# RAZON

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL : LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 : AÑO X XIV : 8.657 : PRECIO 1.90 EUROS : EDICIÓN NACIONAL



Varios rivales analizan para LA RAZÓN al Federer jugador y persona P.44-45



Kipchoge rebaja su récord de maratón v da otro paso hacia las dos horas P. 46



El Real Madrid le gana al Barca la Supercopa (89-83) con Tavares MVP P.47

# Sorpresa y malestar en la UE por la dimisión de Lesmes

La amenaza interfiere en la mediación europea para romper el bloqueo del CGPJ

Sorpresa, y cierto malestar, en Bruselas, segúnfuentes comunitarias, con la decisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo GeneraldelPoderJudicial(CGPJ),

Carlos Lesmes, de incluir en el orden del día del Pleno del próximo jueves sudimisión y la elección de los vocales del TC; pese al acuerdo para no someter este último asunNo hay signos de que haya un acuerdo para nombrar a los magistrados del TC

to de nuevo a debate hasta que no hubiera consenso. El jueves comienza la visita a Madrid del comisario de Justicia de la UE, Didier Revnders. Lesmes ha tensionado

la agenda de esta reunión al llevar el proceso de su sustitución y forzar un último intento para que se nombre a los dos magistrados del TC que compete al CGPJ. P. 8-9

PP y PNV preparan una reunión de alto nivel para retoma<u>r</u> su relación

Feijóo refuerza a Madrid y Andalucía en su cúpula y busca estar en «contacto con los españoles» P. 12

La movilización abre una brecha en el gobierno ruso por las arbitrariedades P. 18

La obra pública se dispara a las puertas del año electoral P. 20-21

# Cultura

Miguel Poveda: «Los políticos vienen y van, somos nosotros los que mandamos»

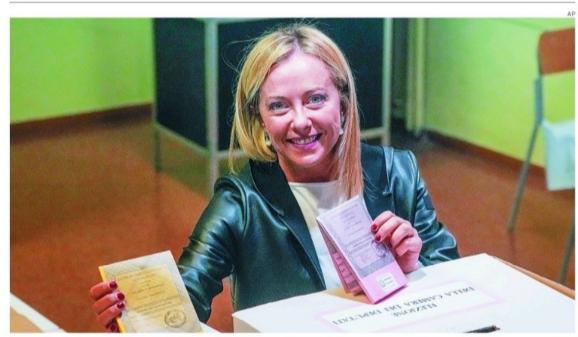

La líder de Hermanos de Italia y vencedora de las elecciones de ayer, Giorgia Meloni, acude a votar en Roma

# La derecha arrasa en Italia

Todos los sondeos a pie de urna conceden una amplia mayoría absoluta a la coalición conservadora tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado P. 16-17

2 OPINIÓN

Lunes. 26 de septiembre de 2022 • LARAZÓN

Apuntes

# Putin recurre a la picadora de carne



Alfredo Semprún

ntre 1964 y 1973, el Ejército de los Estados Unidos registró 210.000 «incidentes de reclutamiento», eufemismo que cubre el número de norteamericanos llamados a filas y que rechazaron la incorporación. La mayoría de los renuentes acabaron por obedecer, pero unos 50.000, en números redondos, cruzaron la fronterayse refugiaron en Canadá. Un aminoría se fue a México y algunos centenares escogieron Europa. Esos prófugos, que no desertores, que también los hubo, contaron con el apoyo de los movimientos pacifistas estadounidenses y, al final, salieron mejor librados que los jóvenes que lucharon en Vietnam, Camboya y Laos, en una guerra irregular, de esas que marcan de por vida la psique de los hombres, mientras Jane Fondasepaseabapor Hanoi, enplan camarada, confratemizando con elenemigo. Así, que a Vladimir Putin se le escapen unos miles de jóvenes llamados a filas entra de ntro de lo normal. Más si cabe, cuando te envían a luchar contra unas gentes que no te han hecho nada, con los que, incluso, compartes mucho de laviday que, además, se están demostrando duros de pelar, señal ine quívoca de que no te quieren en su casa. Pero, con todo, y pese a la entusiasta propaganda occidental, lainmensamavoría de los movilizados cumplirán las órdenes de su gobiemo e irán donde se les mande. Luego, la camaradería hará



La inmensa mayoría de los movilizados cumplirá las órdenes de su gobierno

su magia, y más que por la patria, morirán por sus compañeros de pelotón. Habrá protestas, sin duda, y, sin duda, serán reprimidas en un país donde los Jane Fonda más que un exotismo son una aberración. Un país que perdió 12 millones de soldados—muertos, prisioneros que nunca regresaron y desaparecidos—, durante la

Segunda Guerra Mundial; que solo la toma de Budapest, cuando la Alemania nazi podía darse por derrotada, les costó 80.000 bajas, y que se de jaron otros 70.000 muertos y más de 300.000 heridos en la batalla final por Berlín. Fue una auténtica carnicería, peroganaron. Donde a los generales soviéticos les falló latáctica, pusieron el peso abrumador del número, fruto de la mayormovilización y encuadrami ento de tropas de la historia. Don de no, demostraron un excelente dominio de la combinación de fuego (artillería) y movimiento. Se nos dirá que Putin no es Stalin y que los tiempos son muy otros. También, que el dictador ruso ha cometido un error fundamental, alromper el contrato no escrito de no involucrara la población en sus aventuras exteriores. Y, es cierto. Rusiano ha sido invadida y nada pue de ya igualar a la maquinaría represiva estalinista, pero aun así marcharán a la guerra, como han hecho siempre. YPutin dispone de mucho abasto para la picadora de came, porque queda la reclutadel Servicio Militar, los conscriptos, que, no lo duden, nutrirán las unidades de combate una vez que los referéndums de anexión hayan convertido de derecho las regiones de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia en parte de la santa madre Rusia. Queda por saber si en este reino de las armas de precisión, de la cohetería que pega infalible en el blanco marcado, de los drones indetectables al radar, de los misiles que revientan carros de combate a 4.000 metros de distancia, delojo permanente de los satélites de reconocimiento bastará con el peso del número, con las filas de soldados muertos hasta que se funden los cañones de ace ro de las ametralladoras. Porque, en cuestión de estrategia y táctica, de logística, no es que estén brillando, precisamente, los generales rusos.

## Las caras de la noticia



Margarita Robles Ministra de Defensa

#### Previsor despliegue de la UME en Canarias.

El Ejército ha desplegado dos compañías de la Unidad Militar de Emergencias en las islas de Hierro y La Palma como medida de prevención ante la llegada de la depresión tropical Hermine. Ejemplo de eficacia en el servicio de nuestras Fuerzas Armadas.



Marc Márquez Piloto de MotoGP

#### Los problemas físicos no paran al de Cervera.

En buena fase de recuperación de sus lesiones, el piloto español consiguió un meri torio cuarto puesto en el Gran Premio de Japón, culminado con adelantamiento en el tramo final de la carrera sobre Miguel Oliveira, con lo que iguala su mejor marca del año.



Ada Colau Alcaldesa de Barcelona

#### La Ciudad Condal tiene problemas de seguridad.

La segunda noche de las fiestas de la Mercè terminó con un muerto por apuñalamiento, saqueos de comercios y restaurantes, y enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad. Disturbios que se repiten año tras año, sin que el Ayuntamiento de Barcelona reaccione.

«De Bellum luce»

# Los «idus» de mayo de la nueva política



Carmen Morodo

a nueva política ha resultado ser peor que la vieja. El engaño terminó, y las elecciones de mayo serán prácticamente la última estación del viaje. Resistirán los cuatro que controlan las estructuras de los partidos porque mantener vivas las siglas es la manera que tienen de seguir viviendo del cuento. Ciudadanos, Podemos y ahora Vox se han estrangulado a ellos mismos por culpa del factor humano. Unicamente. Los egos, elcaudillismo, las peleas por ser más que el otro, los celosy la envidia. En el fondo no había más proyecto que colocarse y

«chupar» de los mismos manantiales de los que tantos de la vieja política han estado viviendo.

PSOEy PP se habían ganado a pulso que les surgieran unos competidores que se alimentaban de sus vicios y defectos, con un buen escaparate para la venta, y hábiles comerciantes para aprovecharse de la necesidad de la calle. Pero, poco a poco, los regeneradores han ido cayendo en los mismos vicios que condenaban a sus mayores, y aunque todavía se crean en condiciones de dar lecciones a todos, ya no son creíbles. Ciudadanos cayó por la ambición personal de Albert Rivera. Podemos, por el cesarismo de Pablo Iglesias, que ha terminado explotando en una colección de rivalidades territoriales en las que lo de menos es la ideología y lo de más quién se hace con el mejor puesto del partido para llevarse más en el reparto de la tarta. Y ahora le ha llegado el turno a Vox.

Macarena Olona ha hecho estallar por dentro a esa pequeña corte de Madrid detrás de la que haymuypocosi se mira más allá. Y no hay que rascar mucho para ver que la pelea de taberna no es por ningún principio de esos de los que tantas lecciones dan a los demás. Es sólo por ambiciones y rivalidades personales, y la pasta, sí, la pasta, porque esto no va sólo de focos, sino también de quién controla más el «chiringuito», el partido, para llevarse más para casa. La nueva política obligó a PSOE y PP a tomar conciencia de que se les había ido de las manos la sensación de impunidad, y aquí acaba el trabajo. La fragmentación nosha debilitado como país. Ha hecho estallar los consensos y la capacidad de construir juntos por la dictadura de la competición entre bloques. Pero la primavera que viene amaga ser el renacer del bipartidismo y el penúltimo entierro de la nueva política.

LA RAZÓN • Lunes. 26 de septiembre de 2022

OPINIÓN 3

#### Editorial

# El milagro imposible de la derecha italiana

i ha habido una ausencia clamorosa en el debate electoral italiano ha sido la supuesta vuelta del fascismo. asunto finiquitado entre nuestros vecinos del sur, por más que entre las izquierdas del resto de Europa no haya dejado de alzarse el manoseado espantajo. No, el voto de los latinos ha respondido a otras preocupaciones, muy reales, y que tienen mucho que ver con el fracaso de un modelo político, a caballo entre el realismo mágico de ese nuevo populismo antisistema y las tradicionales propuestas socialista, que ha llevado al empobrecimiento a amplias capas de una población castigada por dos décadas de estancamiento de los salarios, cargada de impuestos y que vive en su día a día el deterioro de los servicios públicos, pese al endeudamiento astronómico del Estado. Una sociedad económicamente fracturada de norte a sur, donde más de un millón de sus habitantes vive entre el subsidio público y el trabajo en negro. Si se confirman los primeros resultados electorales, con la victoria de la coalición de la derecha, impulsada por la figura de Giorgia Meloni, que representa todo lo que no es la izquierda, desde su lema «Dios, Patria, Familia», hasta sus denuncias de un Estado voraz, ineficaz y que consume demasiados recursos, no cabeotraconclusión quela de reconocerque Italia se ha unido a ese cambio de ciclo ideológico, conservador sin complejos, que está marcando la política europea,

donde crecen partidos como Hernanos de Italia, apestados hasta yer mismo y objeto de unos corlones sanitarios impuestos desle los viejos clichés izquierdistas. Pero que nadie se alarme. Ni en taliani, por supuesto, en Suecia, se wecina un apocalipsis ni la Unión Europea corre el menor riesgo de uptura ni peligra la democracia. ľodo lo más, v no es poco, se pondráel acento enotras políticas e conómica sy sociales, que no aspiran transformarla socie dad, forjando ın nuevo paradigma ciudadano, sino a procurar alivio a los sectoes productivos y mejores condiciones de vida para los hogares. In modelo que comprende que no se puede seguir exprimiendo iscalmente a la población, a las clases medias, en nombre de un estado de bienestar que apenas alanza a cubrir sus funciones. No nay, pues, pulsiones totalitarias en unos votos que demandan que ambien las cosas y que rechazan unas formaciones políticas incaoaces de atender los problemas de as gentes del común, que, en su nayor parte, piden mejores suelłos, trabajos estables, seguridad y impieza en sus barrios y respeto sus raíces culturales. Otra cuesión, quizás la más trascendente, es si es a nu eva de recha con servalora, que ya no pide permiso a la zquierda, será capaz de obrar el nilagro de enderezar el rumbo de Italia, sin los enormes costes sociaes que conlleva la actual situación le las finanzas públicas. No será ácil, porque las soluciones mágias no existen.

## **Puntazos**

# El PP se refuerza para la batalla

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llevado a cabo una batería de nombramientos para los terceros niveles de su organigrama, con 65 nuevos cargos, con los que busca una mayor integración territorial en el con junto de la estructura nacional de la formación. Más allá de los nombres, Feijóo no solo aprovecha la solidez de un partido con una amplia implantación en el conjunto de España, sino que acelanta los tiempos sobre su principal adversario, el PSOE, de cara a las batallas electorales que se avecinan. En cualquier caso, estamos ante la demostración de un liderazgo fuerte, bien implantado, pero que reconoce y utiliza la potencialidad de las distintas organizaciones territoriales. En momentos difíciles, como los que atraviesa España por la amenaza de una nueva crisis económica, el PP busca el mayor contacto posible con todos los ciudadanos.

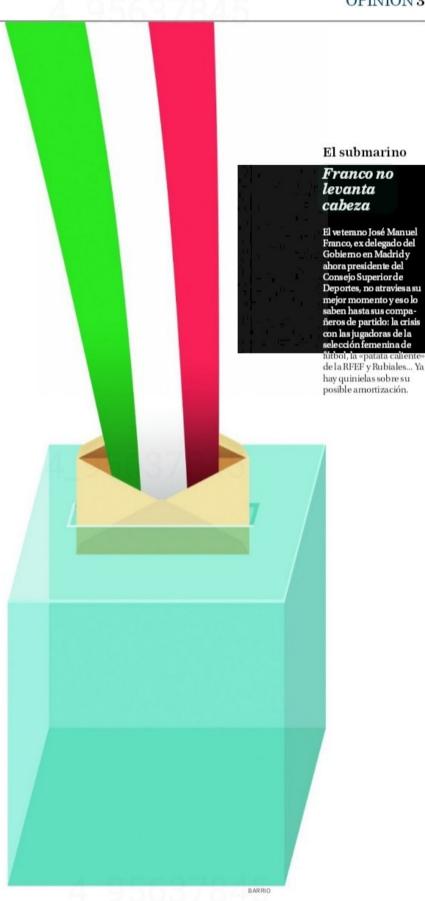

# \_95637845

# Fact-checking

# Donald Trump Ex presidente de Estados Unidos

La información

La reina Isabel II nombró Caballer**o del** Imperio Británico a Donald Trump **en una** ceremonia privada y reservada.

El propio expresidente de los Estados Unidos ha revelado el gesto de Isabel II a través de un comunicado en su red «Truht Social», con motivo del fallecimiento de la reina, en el que afirma textualmente que «nunca se lo había dicho a nadie, pero ella me nombró caballero en privado». Trump no ha aportado más datos ni añadido otros comentarios a ese breve comunicado.

#### La investigación

Se trata de un bulo. Ni Donal d Trump ha publicado ese comunicado en su red social ni son verdaderas las informaciones que atribuyen la noticia a una conocida cadena de televisión estadounidense. Alguien ha suplantado la identidad del ex presidente nortea mericano.

los osa parto, es estilente en en es nombra Caballero del Imperi**o Británico** en secreto más que en circur stancias excepcionales, más propias d**e las** películas de espías. El veredicto



#### FALSO.

Es una noticia falsa, difundi da por alguien que ha suplantado la identidad de Donald

ramp. Stáltimo caballero nombrado por la fallecida isabel II fue el piloto de F1 Lewis Hamilton.

Letras líquidas

# Feminismo en tiempos de velo



Alejandra Clements

n 1949, mientras Simone de Beauvoir cimentaba el feminismo actual con «El segundo sexo», Alba de Céspedes construíalaide tidad de lo que era ser mujer a través de sus novelas en la Italia negray asfixiante de posguerra. Suobra, opacada durante décadas y redescubierta ahora (rescatada en España, afortunadamente, por «Seix Barral»), lanzaba una ráfaga de esperanza «a favor de los oprimidos y las mujeres lo han sido durante siglos». De aquella sociedad italiana, sofocante ymachista, a la actual mediaun abismo. El mismo que avala, en la mayoría de países occidentales y salvando la idiosin-crasia y las particularidades decada una, la consolidación de sistemas más justos e igualitarios. Pero aquella época, con sus circunstancias, no solo forma parte del pasado: aún es presente en otras coordenadas. Y constata que nuestro mundo se mueve a distintas velocidades y que la realidad de algunos no pasa de ensoñación o quimera para otros.

Irán es hoy uno de esos lugares en los que alticumo pareció de tenerse. O neor aún, retrocedió. En 1979, mientras España se asom aba alfin de discriminaciones consagradas en el Código Civil y el Penal (además de las ancladas en las costum-

bres, ciaroj, las frantes arrancaban el recorrido inverso. Aquella Revolución islámica las condenó a ser el eslabón más débil de una cadena de regresiones teocráticas que aspiraban a regir la vida de los ciudadanos con criterios tan científicos como «los rayos que emite el pelo de la mujer y que enloquecen a los hombres». Forzadas, desde entonces, a ocultar sus melenas, nos impactan ahora de lleno las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años detenida por llevar mal puesto el velo. La imposición de ese trozo de tela que, a veces, se reduce a debate menor para terminar confundido con modas o cuestiones aparentemente superficialidades, es, en realidad, la representación icónica de la falta de libertad y de una tutela tan atávica como injusta.

Todavía existen países, demasiados, en los que declararse feminista no es un juego des alón, un gesto o una pose ideológica. La frivolización a la que algunos nostienen acostumbrados en España, en nuestros espacios acolchados, sin riesgos reales, distorsiona el valor supremo de la igualdad de género que consagra al separarlo de los más básicos derechos humanos, borrándolo del lenguaje común para adscribirlo a intereses partidistas y causando un daño irreparable a la percepción de las nuevas generaciones. Basta recordar a las «oprimidas» de Céspedes o dirigir la mirada ahora a Teherán para constatar lo que significa el feminismo. El de verdad.

El trípode

# La Tercera C<mark>uerra Mundial:</mark> ya declarada



Jorge Fernández Díaz

lmundo tiene los ojos p<mark>ues-tos en Ucrania en esta nue-</mark> va situación en la qu<mark>e se</mark> encuentra el conflicto **que** deserpara Rusiauna «operación militar especial» ha pasado **a ser** una auténtica declaración de guerra.**No** es un mero cambio de denomina<mark>ción</mark> lo que se ha producido para describir unamismarealidad, sino una auténtica transformación de hecho y de derecho de la situación preexistente, a una guerra con todas las consecuencias. Hablar de escalada militar es lo adecuado, con Putin movilizando a 300.000 reservistas aplicando el Código Penal a quienes se nieguen, y afirmando que «para ganar la guerra» está dispuesto a utilizar toda la capacidad militar de la que Rusia dispone. Estas palabras no dejan lugar a dudas sobre lo que debería haber estado claro desde un principio para Biden y sus asesores: que Putin no se va a retirar de Ucrania sin conseguir su objetivo. Es decir, anexionarse el Donbas, y hacerse con el control del Mar de Azovydel Mar Negro. Con el arma nuclear en su poder, es una ingenuidad creer que Zelensky -es decir, sus amos- van a derrotar a Rusia. Ucrania no es Afganistán para Rusia, de donde se retiró en su día, por cierto igual que hizo Estados Unidos con Biden en una retirada de Kabul poco ejemplar al poco de acceder a la Casa Blanca. Lamaniobrade los referêndums para anexionarse la región, tiene además para la zona la consecuencia de pasar a ser a todos los efectos, territorio nacional ruso, por lo que cualquier ataque allí sería considerado por parte de Rusia como un ataque a su independencia y soberanía.

dencia y soberanía. Quienes consideran que lo que suce-de es una guerra entre los «buenos» con Zelensky en el papel de su actor líder, y los «malvados» con Putin al frente, convendría reflexionaran en lo sucedido desde que terminó la guerra fría, en esos dos años vertiginosos transcurridos entre la caída del Muro -9 noviembre de 1989-, y la implosión de la URSS el 8 de diciembre de 1991. El «deep state» marcó la agenda para ejercer el monopolio económico y político global creyendo era llegado el momento del fin de la Historia con ellos como vencedores. En lugar de trabajar por consolidar un mundo -ya casi libre del comunismo- y en paz, se quiso la hegemonía basada en el dominio militar y económico. En lugar de ayudar a la Rusia ya li bera da del yugo comunista, la han tratado como a un enemigo, como si fuera la URSS. Y han conseguido que estemos en riesgo de una guerra nuclear con la Tercera guerra mundial ya declarada.

#### **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados, Queda prohibida la regnoducción distribución, comunicación política, instamento o unitización comercial, totato parcial, de los contenidos de esta publicación por usileguer esistema o medo, sin autoritración expresa y escrita del editor, incluid a suu tilización para hacer reseñas, recopilaciones, residemes o revista ade prema con fínes comerciales a las que el editor se opene expresamente conforma alos articulos 8 y 23 Cl del L. Pl.

Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director a djunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfre do Semprún

Adjunta al director: Carmen Morodo Dele gaciones: Anda lucía: José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Cataluña: Marcos Pardeir Valencia y Mur Jefes de redacción: C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santo A. Clements, E. Estival, R. Colomer,

Secciones: 1 A. Alonso, R. Coara P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, 1 M. Martín, E. Montalbán, E. Sieteigiesias, P. Gómez, I. Dorta Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Oriente de la companya de la company



18:00 h Novillada picada G 6 novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández Alvaro Alarcón (mano a mano) Intresaliente: Afrián Henche

Vie. 7 oct. 18:00 h Corrida de toros 6 toros de El Pilar

**Diego Urdiales** Juan Ortega Pablo Aguado

HISPANIDAD

Adrián de Torres

Ángel Sánchez

18:00 h
Corrida de toros
6 toros de Puerto San Lorenzo
La Ventana del Puerto

Morante de la Puebla

Sáb. 8 oct.

Uceda Leal

Ángel Téllez

Román

Talavante **Roca Rey** Fco. de Manuel Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PRINSINGUIS Diego García Jorge Martinez

18:00 h Corrida de toros G 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel Á. Perera Juan Leal Álvaro Lorenzo

Mar. 11 oct. 18h. NOVILLADA SIN PICADORES FINAL CAMINO HACIA LAS VENTAS

Y hoy domingo, la cita semanal ¡Corrida concurso!



Mié. 12 oct.

6 toros de Victoriano del Río Toros de Cortés

**6** TRIBUNA



# Usted estuvo crítico



Luis Calvo-Sotelo

xtraño título ¿Se lo explico lector?
Año 2020, estando en micasa gallega, mi hija Clara, meses fuera de España, anunciándome visita, dijo: Viajando mucho, ya me he hecho pruebas, ¿Por qué no las haces tú? Recordemos, que, entonces, en España, ya nos habíamos topado con el Covid19 originando el encierro en primavera, pero todavía ajenos al zarpazo posterior. Concertamos visita a un hospital en La Coruña donde me hicieron tomas nasales y de sangre. Veinticuatro horas después, llamada: Ha dado positivo, ¿Nota cansancio, respirabien? Estoy perfectamente, qué hago? No salga de casa, tómese temperatura y estamos en contacto.

Días después volvimos al hospital, nuevas comprobacion es, analítica, radiografías, gasometría arterial. Terminadas, la fatal noticia: «Su evolución es grave, ha de quedar ingresado de inmediato». Una semana permanecí aislado. Pero en una de las revisiones, segundomazazo: «Vamos as eguir suevolución en la UCI». Nada pregunté, recuerdo que en un acto de sereno acatamiento de que aquello pintabamal, desabroché mi viejo rolexque lleva conmigo más de cincuenta años. El médico, afectuoso, dijo: «Tranquilo, nos ocupamos. Lo entregamos a su hija». Percibo aúnel sentimiento con el que escuché aquella frase amodo de cumplimiento testamentario con deseos finales.

Por lo que después supe, dos días estuve en aquella UCI y siendo negativa mi evolución, me trasladaron aotra que ya entonces se estabasignificando avanzadacontra aquel agresor del que poco se sabía. Por tener muy especial significado para míy quisiera ser capaz de hacérselo sentir también austed, lecto; describo

la secuencia siguiente. Desde aquella ambulancia, sedado, intubado, supe percibir la sensación de traslado, metálicos ruidos, extrañas resonancias, todo lastrado por mimente confusa y, de repente, como potente luz en la os-curidad, escuché la voz de mi hija, emocionada, cercana al llanto «Papá, no te preocupes, todo va a salir bien, estamos contigo» yyo me escuché diciéndole: «Tranquila, nos vamos a ver pronto, ya verás...». Aquella conversación jamás existió, no estaba capacitado paraman-tenerla ni existía conexión alguna y, sin embargo, sí fue real el que mihija en un coche que conducíasu hermano Gonzaga, i basiguiendo en la noche de la ciudad a aquella ambulancia que me llevaba en busca de puerto protector evitando el naufragio de mi vida. Sin duda, desde mi estado de inconsciencia, con la escasa autonomía que me quedaba, me aferraba desesperadamente alsentimiento de cariño y ansias de vivir que mis hijos representaban. Cuarenta días hospitalizado, dieciocho en

Cuarenta días hospitalizado, dieciocho en UCI. Creía escuchar conversaciones, percibía mi cuerpo en agitaciones espasmódicas. Tenías ed brutal yconenormes dificultades para poderarticular palabra por la intubación, balbuceabas uplicando agua. Veía extrañas imágenes que azuzaban mi abatimien to y desbordaban mi terror. Pesa dillas continuas que me embadurnaban de tristeza. Tras sobrevivir a la UCI, diezdías en habitación, sondado, doce kilos menos. Como muñeco roto me vencía hacia adelante cuando me sentaron, tuve mucha dificultad para ponerme de pie y fue titánico el esfuerzo para dar los primeros pasos. Pero salí adelante, a bandoné el hospital caminando y pronto, logré recorrer en mi bici unos metros.

Recuerdo ahora todo eso, al seguir la atención prestada por los medios al cincuenta aniversario del hospita len el que pasé mi proceso, en su origen, 1973, llamado Ciudad Sanitaria luan Canalejo, hoy CHUAC, Centro Hospitalario Universitario Ciudad de La Coruña, centrogigan te con 8000 profesionales atendiendo muchas especialidades, pioneros en difíciles trasplantes, centrode quemados, secciones de investigación... recibiendo tres años galardón de mejor hospital de España.

Ingresé por urgencias, un CHUAC dentro del CHUAC, potentísimo departamento con más de trescientos profesionales. Allí pase horas críticas. Todo esto lo supe después, conociendo a la Dra. De La Cámara, responsable de Urgencias quien en ilustrativa charla tuvo la amabilidad de detallarme mi historial recibiéndome en el hospital. Yo tenía necesidad de ordenarmis confusas sensaciones volviendo adonde estuve, pero sin saberlo. Y entré por aquella puerta que, inconsciente, había atravesado en camilla. Pude sentir la frialdad del box. Con las debidas precauciones visité la UCI que en nada se parecía a aquella de aterradoras visiones.

En2020 y 2021 todos seguimos la evolución de la pandemia que conmocionó a la sociedad, revolucionado em presas, familias, ocio, y esencialmente, ámbito sanitario. La sociedad precisa intervención de una diversidad de profesionales, pero aquel es el merecedor de consideración especial pues atiende, preserva y tutela ese TODO sin el cual nada hay, LAVIDA. Mi agradecimiento a estos profesionales que, desempeñando cometidos con preparación renovada, acreditan remarcables actitudes vocacionales.

Un recuerdo final sintetiza lo apuntado. En aquella habitación, aunque confuso, comenzaba aser consciente de mi situación. Un médico comenzó a hacerme preguntas. Atendía aquel interrogatorio, pero mi reflexión se detuvo y pregunté: «Doctor, he estado muy mal ¿verdad?» Y él, aunando profesionalidad con empatía, con tono cálido, convincente, que influía confianza, me respondió: «Sí, así es, peroya todo pasó. Enhorabuena, porque USTED ESTUVO CRÍTICO».

Luis Calvo-Sotelo Rodrígu ez-Acosta es abogado.

Bonus Track
Virar



Ángela Vallvey

lgunos se muestranes-

candalizados ante lo que denominan «la podemización de Sánchez». Se extrañan de que el PSOE sanchista «vire a la izquierda», en vez de centrarse. Pe ro... ¿qué esperaban que hiciera? Sánchez, probablemente, nisiqui eracalculó en principio tal giro asu izquierda, pero el hecho consumado de elegir a un os aliados parlamentarios que ocupan los asientos de la ultra izquierda, decidió por él su destino, que quedó sentenciado desde el Big Bang de esa moción de censura que expulso a Kajoy del recinto sagrado de la democracia española hasta la Hora Feliz de una barra de bar. «Dime con quién andas y te diré quién eres», refrán español, cargado de sabiduría y experiencia popular (popular en el sentido de común y corriente..., no de originario del PP, claro). Nuestras relaciones decretan nuestro destino. Lo saben enchufados, hijos bien de familia mejor, beneficiarios subvencionados por afines ideológicos empoderados en ayuntamientos de generoso presupuesto «social», quienes se arriman a buen árbol buscando cobijarse bajo generosa sombra... Etc. También los científicos del comportamiento humano, quien es aseguran que, caminando con ciertas compañías, es más fácil que terminemos pareciéndonos aellas. Mientras dura el camino, al menos. O sea: desde el momento en que se establece una alianza política con grupos (de iz-quierdas duras) que obligan a firmar acuerdos parlamentarios decisivos en la vidade los ciudadanos, la suerte está echada. Des de ese instante, Sánchez –o cualquiera– será percibido como escorado hacia los confines de izquierda, allí donde están sus aliados. Pactarsignifica comprometerse, tomar posición. Cuanto más a la izquierda, más lejos del centro: para crecer, solo se podrá virar muy a la izquierda, contando con conservar además a los votantes de siempre. Luego, si quiere atraer a esos nuevos votos, Sánchez -o cualquiera- solo podráencontrarlos en tre los votantes de sus socios (más ala izquierda que él). Por eso, su política, sus mensajes electorales, su propaganda..., irán encaminados a captarnuevos votantes muy ideologizados, extremados. Y ahí el misterio: cuando el extremo es el socio obligatorio, la radicalidad es la única salida posible.



B ESPAÑA

Carmen Morodo. MADRID

orpresa, y cierto malestar, en Bruselas, según fuentes comunitarias, con la decisión del presidente del Tribunal Supremo y del Con-

(CGPJ), Carlos Lesmes, de incluir en el orden del día del Pleno del Poder Judicial del próximo jueves su dimisión y la elección de los vocales del Tribunal Constitucional (TC), pese al acuerdo para no someter este último asunto de nuevo a debate hasta que no hubiera consenso. El mismo jueves comienza la visita a Madrid del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders. Lesmes ha tensionado la agenda de esta reunión al llevar el proceso de su sustitución y forzar un último intento para que se nombre a los dos magistrados del Constitucional que compete a

sus vocales. El presidente del Supremo lleva semanas trabajando junto con el Gobie mopara conseguir desbloquear esta negociación, pese a la oposición de la mayoría de los vocales conservadores. Estos se oponen porque consideran inconstitucion al la reforma del Ejecutivo para limitar su competencia en nombramientos estando en funciones, y discrepan también de la contrarreforma «ad hoc» impulsada por PSOE y Podemos para levantarles esa inhabilitación solo para que puedan proceder al nombramiento de estos dos vocales del TC, lo que permitirá al Gobierno nombrar también a los dos que le corresponden directamente y dar la vuelta al equilibrio de fuerzas en el garante constitucional para inclinarla del lado progresista. Carlos Lesmes se dirigió al co-

Carlos Lesmes se dirigió al comisario de Justicia de la UE para informarle de las ultimas nove dades en la crisis judicial española y pedirle su mediación. Y para sorpresa, posiblemente también del propio Lesmes, Reynders aceptó el envite y llega el miércoles por lanochea Madrid con una agenda repleta dereuniones para tantear a todas las partes implicadas y buscar una solución a una crisis que cada vez preocupa más en Bruselas porque creen que estáponiendo en evidencia la falta de independencia de nuestro modelo judicial.

En el sector conservador del Poder Judicial tampoco ha gustado el orden del día fijado por Lesmes, según la información que trasladan a sus interlocutores. ▶Justicia. La inclusión en el Pleno del jueves de su dimisión y la elección del TC interfieren en la mediación europea para romper el bloqueo

# y malestar en Bruselas con Lesmes

Creen que «dinamita» la visita de Reynders, y no hay signos de que vaya a haber un acuerdo para desbloque ar el Constitucional. Moncloa y el presidente del CGPJ sigue n pre sion and o para conseguirlo antes de sentir encima el peso de Bruselas y por la vía de dejar fuera al PP, que exige que co le permito cubrir la vacante

que compete al Senado y que de jó la baja por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya.

El jueves, a la misma hora en la que el representante de Bruselas comience su ronda dereuniones, se celebrará el Pleno del Poder Judicial. Fuentes comunitarias confirmaron a esteperiódico que Reynders viene con la intención de actuar de mediador en el conflicto, con tres condiciones: que se renueve inmediatamente el CGPJ con la ley en vigor, como siempre ha defendido el Gobierno de coalición; que se renueven el CGPJ yel TC a la vez, lo que pide el PP, y Moncloa está intentando evitar; y que se active también de inmediato la reforma legal para que a los jueces «los elijan sus pares», es decir, que los jueces el jan o los jueces en el Consejo del Ro

der Judicial. Esta última condición la ha hecho suya el el PP desde hace meses, y sirvió para que Pablo Casado justificara el bloqueo del acuerdo. Con el cambio en la cúpula popular, el nuevo presidente del partido aceptó buscar una salida, a sabiendas de que el Ejecutivo se negaba de plano a aceptar esta exigencia, pero con la contrapartida de que la designación se ajustara a unos criterios de idoneidad. Moncloa se



El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, entra al Palacio de Justicia en Madrid

LA RAZÓN • Lunes. 26 de septiembre de 2022

negó a estos criterios.

Reynders se entrevistará con la ministra de Justicia, Pilar Llop; con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; con el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano; con el propio Lesmes; con el vices ecretario de Relaciones Institucionales del IVI, Esteban González Pons, y con representantes de todas las asociaciones judiciales. El comisario europeo permanecerá en Madrid dos días, dentro de la estrategia de Bruselas de elevar la presión para desencallar las negociaciones.

La renovación del órgano de gobierno de los jueces es una prioridad para Bruselas desde hace años, así como la revisión de su sistema de elección. Esta advertencia figura en el informecon En el sector conservador del Poder Judicial tampoco ha gustado el orden del día

No hay signos de que vaya a haber un acuerdo para desbloquear el Constitucional el que cada año la Comisión Europea valora la salud democrática de los países miembros. La falta de avances ha hecho que los servicios comunitarios llegaran a notificarsu preocupación en una recomendación específica dentro del informe anual sobre España,

ElPSOEy sus socios se oponen a esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la justificación de que la Constitución no dice en ningunaparte que los jueces deban elegir a los jueces, sin participación alguna del legislativo. La norma actual, que se ha aplicado con gobiernos del PSOEy del PP, establece que Congreso y Senado elijan a los miembros del Consejo del Poder Judicial a partir de una lista de jueces, magistrados y juristas de reco nocida competencia.

#### Lesmes prepara su «eventual sustitución»

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, explicará esta semana a la Sala de Gobierno del tribunal y al Plero del órgano de gobiern<mark>o de los jueces el</mark> mecanismo legal para su «eventual sustitución», tras amenazareon dimitir si no había avances en la renovación del Consejo, que perman<mark>ece en funciones</mark> desde 2018. Lesmes prepara así **su salida y** anuncia <mark>que el presiden-</mark> te de la Sala Civil del Supremo, el magistrado Francisco Marín, deberá asumir su cargo al frente del Alto Tribunal y del CGPJ si dimite. Está previsto que la reunión con magistrados del Supremotengalugar hoy yel encuentro con el Pleno del CGPJel jueves; este últi<mark>mo coincidirá</mark> con la vi<mark>sita a España del</mark> comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. Según informó el CGPJ el viernes, Lesmes dará cuenta del informe que solicitó al Gabinete Técnico del Consejocon la intención de estableceruna hoja de ruta sobre a quién le corres-ponde asumir sus funciones como presidente del Supremo y del Consejo

Opinión

# «¡Nos lloverán langostas!»

## Antonio Martín Beaumont

adarincondelGobier-no es un rumor. La visión de los negros nubarrones económicos no sedeshace con un creality» para contemplar al presidente desayunandoconsuesposa en La Moncloa. Cuando hablas con personas delestado mayor de Pedro Sánchez, sacas en claro que los principales indicadores se tiñen de rojo como anticipo de un otoño-invierno que puede ser dramático. Más de lo que ya está siendo, con la inflación desatada. las familias sin poder llegar a fin de mes, los precios energéticos estrangulando hogares y empresas, y nuestras calles llenas de negocios que han echado el cie-rre... Sánchez, mientras, trata de orillar los problemas zarandeando a la izquierda para que salga a socorrer al «progresista» Consejo de Ministros. Son los poderosos los que tienen la culpa de lo que pasa. Fumándose un puro ade-

más, ese detalle tan visual que se

ha atrevido a desplegar el presi-dente. Desesperación. Aburre de tanto repetido, pero todos los guiones de Sánchez se supeditan a la evolución de la guerra en una Ucrania asediada por Putin. Y la cronificación del conflictoparece el escenario más realista. Así, al menos, opinan los analistas de inteligencia de la OTAN. Y esos son los informes que tiene sobre la mesa el presi-dente. Un inminente corte total de gas a Europa desde Rusia dispara la inquietud en la sala de máquinas sanchista. Por tanto, se antoja decisivo responder al desafío con planes de contingencia orientados a hacer frente a cualquier escenario «por advers o que sea», según insisten desde las sentinas de La Moncloa. Ni siquiera puede descartarse que debamos sometemos a severas restricciones. Si llegase a ser así, «ya solo nos quedaría que nos cayese encima una lluvia de langostas», resume un cercano a Sánchez en modo bíblico.

Hay tanta incertidumbre circulando entre los fontaneros del Complejo Presidencial que, a decir verdad, los equipos que planifican funcionan casi como mentideros. La desazón recorre los círculos de poder gubernamentales yretumba igualmente en el PSOE. Ferraz mira el gran examen de las municipales y autonómicas de mayo de 2023, que va a ser la gran prue ba de fuego de las generales de finales de año. Ya sus barones, pese a que la mayoríacallen, no les une precisamente el amor a Sánchez, sino el espanto por lo que se les viene encima. En los territorios, que son los ojos de la organización, las cataratas se observan a simple vista. Y lo que puede suceder el 28-M no pinta desde luego color de rosa.

Quienes en las cúpulas regionales creían tener revalidado su mandato hasta hace un os meses. comprueban que retroceden sus perspectivas electorales. «Se nos están complicado las cosas mucho», ya se admite «off the record». El grito de Emiliano Garcia-Page contra la estrategia de su líder, por sus socios y por su inquina contra Alberto Núñez Feijóo, resume elllanto interior de la organización socialista, más allá de las paredes del cuartelgen eral de Ferraz y La Moncloa. Y ello pese a que Óscar López, jefe de Gabine te del Presidente, y Santos Cerdán, secretario de Organización, hayan tenido que reman-garse para llamar al orden, fuera de los focos, al presidente de Castilla-La Mancha, Sobre todo preocupabaque elfogonazo público se extendiese a más lugares.

En cualquier caso, Page supo-ne el menor de los quebraderos decabezadeSánchez, El«seísmo degrado 10», según lagráfica descripción de un miembro del staff presidencial, ha llegado al entrar de llen o las comunidades gobernadas por el PP en la batalla fiscal. Acción-reacción. La embestida de los populares les pilló tan por sorpresaque obligó al presidente a ordenar como mecanismo de autodefensa lapenalización alas grandes fortunas. Fuegos de artificio justo cuando Sánchez estaba reunido en Nueva York con «tiburones» de Wall Street representantes de los mayores «fondos buitre». Amén de donar 130 millones de todos los españoles a la fundación del «pobre» Bill Gates. La coherencia por montera.



#### Ainhoa Martinez, MADRID

El debate sobre el estado de la nación fue un punto de inflexión para el PSOE. « Hay un antes y un después», dicen fuentes socialistas, que reconocen que existía un «bajón anímico» entre la militancia y sus potenciales votantes. Las

consecuencias de la guerra en Ucrania golpeando a las clases medias y trabajadoras, con una inflación galopantey un Gobierno incapaz de embridarla, proyectaban la imagen de un Ejecutivo sobrepasado por la situación. Pedro Sánchez cambió el marco cuando anunció un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca. A pesar de haberdesplegado dos paquetes de medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la invasión de Putin la izquierda seguía desmovilizada, pero ubicar la carga del esfuerzo sobre «los poderosos», aquellos que se están «beneficiando» por la coyuntura bélica sí ha conseguido espolear al electorado.

«Notamos ala gentemucho más enchufada», señalan en el PSOE. Una percepción que trasciende lo meramente subjetivo y que se

«Todo el mundo conoce mejor a Feijóo y las expectativas electorales del PP son menores»

apoya también en las encuestas. Desde Ferraz y Moncloa exhiben los últimos estudios publicados -públicos y privados- en los que se aprecia una tendencia de recuperación de los socialistas. «Vamos paraarriba. Últimamente, las tendencias nos van sonriendo». dicen, sin obviar que el PP sigue en primeraposición. Sinembargo, el hecho de que se vaya recortando paulatina mente la distancia con el principal partido de la oposición les permite inferir que han pinchado la burbuja del «efecto Feijóo». «El "efecto Feijóo" es un suflé y ya está bajando», aseguran fuentes socialistas, que trasladan la responsabilidad a la calle Génova: «Ellos tendrán que explicar qué está sucediendo»

Desde el Gobiemo incluso hacen chanza con que el líder popular engrosa ya «el club de presidentes por encuesta» junto a Albert Rivera y Pablo Casado, con unas expectativas que nunca se llegaron a ver refrendadas por los ciudadanos. No en vano, todavía queda un año y medio para las

# El Gobierno cree haber pinchado el «efecto Feijóo»

▶En Moncloa exhiben la recuperación del PSOE en las encuestas, después del «bajón anímico» de principios de año: «Vamos para arriba. Las tendencias nos sonríen» elecciones y serán entonces las urnas las que dicten sentencia. En el Ejecutivo aseguran que van a seguir incidiendo en la estrategia actual, esto es, «hablar de lo que a la gente le importa» –despliegue legislativo- y «que se conozca a Feijóo» –más foco público sobre el líder de la oposición para «desmontarle» –, «Todas las encuestas dicen, desde el verano aesta parte, que todo el mundo conoce mejor al señor Feijóo y, por tanto, las expectativas electorales del PP son menores y las nuestras van subiendo», señala un ministro socialista.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE

LA RAZÓN • Lunes. 26 de septiembre de 2022 ESPAÑA 11

Esta estrategia quedó nítidamente perfilada en el rifirrafe entre Sánchez y el líder de la oposición en el Senado. El propio presidente anticipó que «dado el resultado, habríamás debates» en el futuro, el próximo seespera para este mes de octubre. Sin embargo, en Moncloa han modulado los ataques furibundos contra Feijóo

y se nan concentratio en exponer-«ante la opinión pública» las que consideran sus carencias. Se ha hecho especial hincapié en la negativa del PP a los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas, un rechazo que tuvieron que matizar tras el cierre de filas europeo con la medida. En el Ejecutivo se felicitaron de que el los populares les hubieran dado «el marco» a explotar, ubicando al principal partido de la oposición como defensor delos intereses de las energéticas, frente a un Gobierno preocupado por los más vulnerables.

La hoja deruta se ha intensificado esta pasada semana con el anuncio de que un impuesto a los ricos. El Gobiemo se vio obligado atomarla iniciativadespués de que las comunidades del PP impulsatan una cascada de bajadas de im-

# Sánchez, positivo en Covid-19

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado positivo en Covid-19. Él mismo lo confirmó ayer en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que anunciaba que se veía obligado a cancelar la agenda de actos prevista para el domingo. El también secretario general del PSOE iba a asistir a la Fiesta de la Rosa del PSC Gavà, junto a Salvador illa y a los socialistas catalanes. Fuentes del entomo del presidente del Gobierno aseguran a este diario que se «encuentra bien» y que mantendrá la actividad dentro de lo posible. «Continuaré trabajando extremando las precauciones», destacó él por su parte. El jefe del Ejecutivo es tuvo la semana pasada en Nueva York, donde participó en la Asamblea de las Naciones Unidas.

puestos - Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia-. El Ejecutivo recuperóel gravamena los grandes patrimonios que la parte socialista había rechazado hasta hace apen as tres meses para seguir alimentando la confrontación de modelos entre el de «regalosfiscales del PP» a una minoría, los más poderosos, yel del Gobierno, que busca gravar a estos grandes patrimonios, al tiempoque impulsa rebajas parala «mayoría» como la del gas (del 21 al 5%) que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes y que ya se abren a prorrogar más allá de diciembre de 2022.

# Opinión

# Rosas frente a la crispación

Barrie Barberine

edro Sánchez fue el gran ausente de la Fiesta de la Rosa que cada año celebra el PSC en la Pineda de Gavà -Barcelona-. Por la mañana, el presidente del Gobierno hizo pública su ausencia por haber dado positivo en Covid-19. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los más de 20.000 militantes socialistas congregados en el acto central del PSC.

El acto en sí estuvo en el aire to do el fin de semana por las tormentas que han caído de forma torrencial en el litoral catalán. Los socialistas lo tenían preparado todo para la Fiesta de la Rosa desde el viernes. El agua de sapare ció la mañana de ayer porque los socialistas hicieron sus deberes: llevaron tres docenas de huevos al convento de las monjas Clarisas del Tibidabo de Barcelona. Josep María Sala, cuando era el secretario de Organización del partido, siempre creyó en esta meteorología populary el actose salvó por la campana a pesar de la ausencia del secretario general del PSOE. La fiesta socialista se celebra desde hace más de 35 años y solo fue suspendida una vez cuando el candidato era Joaquín Almunia. Nadie llevó huevos a las Clarisas y cayó agua de forma torrencial. Más tarde, el candidato cosechó un sonoro

Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, sustituyó como orador al presidente y debutó en un mitin en Cataluña y se paseó por el recinto entre paellas, barbacoas, migas y guisos de carne. Además de Cerdán también estaba presente Paco Salazar, el secretario general de Planificación Estratégica, y el secretario de estado de Comunicación, Francesc Vallès. Loshombres fuertes del PSOE en materia electoral. Su presencia en Barcelona implica la importancia que da el socialismo español a las elecciones en Cataluña porque se puede recuperar Tarragona, Lleitoda, Girona y, sobre todo, Barcelona. El éxito del PSOE parece que tiene nombre catalán y el PSC exhibió ayer su músculo municipal: el poder metropolitano.

El acto de ayer fue la entronización de Jaume Collboni como candidato a alcalde y el mismo dio una pista de su campaña cuando anunció que «Barcelona iniciará una nueva

Ofrenda de tres docenas de huevos a las Clarisas del Tibidabo

etapa con un alcalde socialista, recuperando el orgullo, la ilusión, los proyectos transformadores y la Barcelo na del «sí». Tanto Salvador Illa como Lluisa Moret, viceprimera secretaria del PSC, como Santos Cerdán centraron sus dardos en el PP. Cerdán contrapuso el modelo del PP contra la crisis que se basó «en los recortes», con el modelo socialdemócrata que «defiende el estado del bienestar y los derechos y las libertades». Cerdán

se preguntó también so bre el salario de Fetjóo que «el PP no publica incumpliendo la Ley de Transparencia. Le recordaremos cada día que incumple la ley», zanjó.

Cerdán puso en valor la subida del Salario Mínimo, el Ingreso Mínimo Vital, las rebajas de impuestos y la reforma laboral. Entre el público los secretarios generales de UGT y CC UU, y un representante de la USU.

Salvador Illa subió al escenario al ritmo de «The Best» de Tina Tumer. No se anduvo con rodeos y entró en materia. «El quinto aniversario del 1-O no es de celebración, porque no tenemos nada que celebrar. Fue el momento álgido de la confrontación y de la división. Ahora es el momento de la reflexión, para avanzar en el camino del reencuentro», en respuesta a los actos del independentismo previstos para estos días.

> El primer secretario del PSC lanzó varias puyas al Gobierno catalán de ERC y Junts por sus peleas. «Cataluña no merece un conflicto crónico», dijo; su inanición, apuntando que «gobernar es decidir, es tomar decisiones sin miedo»; y sus políticas excluyentes: «Cataluña es demasiado pequeña para que sobre nadie, porque nadie sobra». Illa defendió la política del PSC reclamando «menos banderas v más rosas. Frente a la crispación, las rosas. El PSC es el poder de la rosa», dijo parafraseando la campaña iniciada por los socialistas catalanes.

> También atacó a Alberto Núñez Feijóo, preguntándose por supatriotismo. «¿Qué tipo de patriotismo es bajar los impuestos a los que más tienen? ¿Qué tipo de patriotismo es buscar la confrontación entre territorios? Esto no es patriótico, es rozar la mala fe. El patriotismo es estar al lado de la gente», apostilló. Illa abando-

nó el escenario a ritmo de «Don't Stop» – No te detengas– de Fleetwood Mac porque «vamos a por todas», no sin antes hablar de la lengua «defender el catalán no es atacar el castellano, que también es nuestra lengua». Aplausos entusiastas en la Peña Dominó de Cornellà o de la Peña Antonio Mairena, entidad que fomenta el flamenco. Como teloneros en el mitin el grupo Con dos Tacones bailando flamenco, of course.

12 ESPAÑA

Lunes. 26 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

# PP y PNV preparan una reunión al más alto nivel para retomar su relación

Feijóo refuerza a Madrid y Andalucía en su cúpula y busca estar en «contacto con los españoles»

#### R. Esteban. MADRID

Tender puentes, reconstruir alianzas y retomar la confianza. Es uno de los objetivos que se marcó el nuevo IP desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova. De cara a las próximas elecciones generales, los populares bus can acercarse a fuerzas con las que tradicionalmentes e han entendido y otras con las que ven posibilidades de cercanía. Prioritariamente con el PNV, pero también con Coalición Canaria, Teruel Existe o el Partido Regionalista Cántabro.

En esta ronda de contactos, el

primero en la lista apunta a ser el PNV. De hecho, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, desveló ayer que se reunirá «pronto» con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras recibir una llamada del líder popular el pasado día 15. Aunque, advirtió de que no vaa cambiar «decaballo amitad de río», en relación a las alianzas del PNV con el PSOE en el Congreso. Según Ortuzar, será un encuentro protocolario. Evitó analizar el próximo encuentro porque la política esta divididaen «dos bloques irreconciliable» y si « levantas un poco la voz siempre hay alguien que escribe que ya te estás pasando al otro lado».

El líder popular busca recuperar una alianza que se rompió de manera abrupta con la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy en 2018. El voto a firmativo de los peneuvistas entonces fue definitivo para que los populares abandonaran al Gobierno. Si bien la herida abiertaha sido difícil

de cerrar, en el PP hay consenso para dejar en el pasado este episodio, con lavistapuesta ahora en dar la vuelta al marcador y recuperar LaMoncloa. Yesque, en el pasado, los populares consiguieron sacar conel PNV leyes clave. Desde el PP seespera esta reunión con optimismo y destacan la buena relación que Feijóo mantiene con el le hendakari, Iñigo Urkullu.

Si bien, Feijóo espera gobernar con una mayoría suficiente que le permitaejercer ensolitario, necesita el aval de otras formaciones y es sabedor de que necesita alterar las alianzas parlamentarias que se dan en la actualidad en Madrid. De ahí los encuentros previstos También se espera unacita con Voxo con Cs, pero con el mismo planteamiento.

#### Reforzarse

Los populares trabajan también a la vez para el próximo ciclo electoral. Y es que las elecciones autonómicas y municipales se jugarán en clave nacional. Del color que ERC pedirá que se pueda votar a los 16 años

**ERC** reabrirá este martes en el Congreso de los Diputados el debate para ampliar el derecho a voto a partir de los 16 años. Una antigua discusión que contempla incluso el pacto de coalición firmado por PSOE v Unidas Podemos y que vuelve a salir a la luz a ocho meses vista de celebrarse las eleccione sautonómicas y municipales. Los republicanos insisten por cuarta vez en tomar en consideración una proposición de Ley que insta a reformar la Ley Orgánica del Regimen Electoral General para rebaj<mark>ar l</mark>a edad del voto a los **16** 

> El preside**nte del PP,** Alberto N<mark>úñez Feljóo</mark>

cope de manera mayoritaria el mapa de España dependerá, en buena parte, el resultado que siete meses después se exprese en las urnas a nivel nacional. Conseguir un revulsivo en estos meses es el objetivo de todos los partidos políticos ya ello se dedican en exclusiva todos los cuarteles generales de las formaciones. En el PR don de todas las encuestas le son favorecedores desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova, también trabajan en ese mismo camino para consolidar los gobiemos que ostentan y recupera los que hoy controla el PSOE.

Así, este lunes, el líder del PP for-

Así, este lunes, el líder del PP fortalecerá suestructuranacional con nuevos nombramientos después de que la dirección nacional los eleve alComité Ejecutivo Nacional que lidera Feijóo. Una nueva propuesta con la que se completará el organigrama del partido. En esta nueva estructura, que seguirá liderada por los mismos secretarios nombrados a la llegada de Feijóo, cobrarán fuerza Madrid y Andalucía, dos territorios clave en el PP, los cuáles son ejemplo aseguir, por sus mayorías absolutas Hasta 17 serán los cargos de confianza que proceden de Madrid y otros 7 que llegarán de Andalucía.

Según indica el PP en un comu-

nicado, se «vuelve a poner de manifiesto la integración de todos los territorios en la estructura nacional del PP, como la mejor manera de estaren contacto permanente con todos los españoles». Los populares dicen que buscan ajustar «su estructura a las necesidades de los ciudadanos, una estructura viva y en constante actualización, para ofrecer una mejor respuesta a los proble mas y preocupaciones de la ciudadanía en un escenario de grave crisis económica». De hecho en este área priman «perfiles con experiencia de gestión» como Marta Fernández Currás (Galicia), Mario Garcés (Aragón), Miguel Castellón (Andalucía), Juan Diego Requena (Andalucía), y Elena Collado (Madrid), entre otros. En la coordinación general se proponen a Javier Campoy (Aragón), Alejo Miranda de Larra (Madrid). En la vicesecretaría institucional, María Jesús Moro (Castillay León), Paloma Sobrini (Madrid), José Herrera (Madrid) e Isabel Benjumea (Madrid). Para políticas sociales, se incorporan Lorena de las Heras (Madrid), en la sección de Educación, y Jorge Sáinz González (Madrid), en Universidades, entre otros. En coordinación autonómica, José María Bellido (Andalucía) o a Gema Igual (Cantabria), entre otros nombres. Y en organización territorial, José Enrique Núñez (Madrid) o Paula Gómez Angulo (Madrid).



ESPAÑA 13 LA RAZÓN • Lunes. 26 de septiembre de 2022

# El consejo de sabios de Díaz no busca medirse en las urnas

Es un equipo de 35 personas que busca «aportar soluciones» pero no liderar listas

#### Rocío Esteban. MADRID

Un equipo amplio nutrido de perfiles alejados de lapolítica, aunque sí identificados con la izquierda en algunos casos. Expertos profesionales en sus materias, politólogos, filósofos, docentes en el mundo ahora las «cabezas» visibles que darán forma al «proyecto de país» que la vice presidenta busca impul-

sar para la próxima década. El es-

critor Ignacio Sánchez Cuenca; el

magistradoy exmiembro del CGPI

Fernando Salinas Molina veles cri-

or Bernardo Atxaga, entre otros.

Todos ellos fueron presentados esteviernes en Madrid bajo la convicción de que van a «dibujar los cambios que vienen y aportar souciones en esta transformación». levan meses de trabajo en este sentido v será en el mes de febrero cuando, a priori, presentarán las conclusiones de sus «escuchas» y a vicepresidenta Yolanda Díaz desvelará su reflexión v decisión personal, la de presentarse o no oara concurrir como candidata a presidenta para las próximas elecciones generales. Un paso adelanepor el que pasaría por primarias oara ser legitimada por la «militancia» de Sumar, término que no gusta utilizar entrelos promotores de la plataforma, que dejan claro que Sumar «no es un partido po-

Este grupo de 35 ideólogos conformaasíparte del núcle o más cercano de la vice presidenta, que tiene

Tu aseguradora suiza



Díaz presentó este viernes al equipo de «ideólogos» de Sumar

Eligió uno a uno a

sus coordinadores

nada al azar»,

sectoriales. «No deja

señalan en su equipo

por objeto formularla base progra-

La vicepresidenta está «muvilu-

sionada» con su equipo, pero es consciente de que ellos no serán sus primeros espadas si decide presentars e a las elecciones. Entre este grupo de académicos, activistas y técnicos hay compromiso con el proyecto político pero no aspiracionespolíticas, según reconocen fuentes del proyecto. De hecho, algunos de ellos, en sus presentaciones a la sociedad dejaron claro que «los partidos han tenido voz excesiva».

La propia Díaz también quiso alejar este escenario, asegurando que su proceso de escucha «no va de urnas, ni de listas». En el pensamiento de lavicepresidenta persiste la idea de que debe ofrecer a la ciudadanía un provecto de país para «ensanchar la democracia». «Esto es, reiventarnos con una mirada larga de dar un paso atrás en nuestra historia, mirar al futuro».

Descartados los 35 coordinadores, una vez que Díaz decida que concurre a elecciones, será el momento en el que Sumar deberá entablar una conversación con los partidos políticos para, por ejemplo, definir listas electorales. En el proyecto aseguran que cualquier persona podrá concurrir a primarias. Esa serála primera batalla con los partidos, como Podemos.

mática del proyecto. Según fuentes de Sumar, fue la vicepresidenta quien contactó uno a uno con ellos y tras «horas de conversación» fue definiendo su equipo de trabajo y coordinadores sectoriales. «No deja nada al azar», señalan en su

Helvetia Motos helvetia.es Conducir. Curvas. Todo sobre ruedas. simple. claro. helvetia 🐴

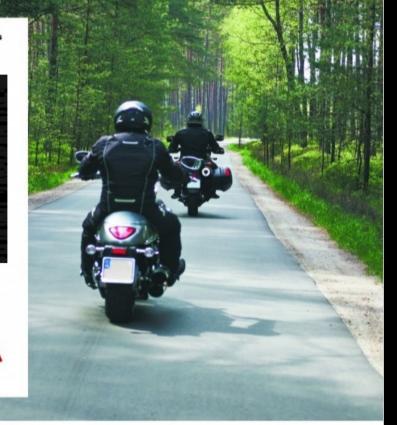

14 ESPAÑA

# ...y más



La concentración del 24 de septiembre de 2016 en la Plaza Mayor de Madrid a favor de la calle Millán Astray

## Memoria Histórica

# Plataforma Millán Astray: seis años de lucha en nombre del credo legionario

Veteranos y simpatizantes de la Legión arrancaron en 2016 su defensa del Tercio

#### Andrés Bartolomé. MADRID

Hace seis años, veteranos legionarios y de otras unidades militares, como la Bripac o los boinas verdes, no quisieron perderse la puesta de largo de la Plataforma Patriótica Millán Astray. Aquel 24 de septiembre de 2016, la citareunió a «unas 5.000 personas en la Plaza Mayor de Madrid, conpresencia de treinta hermandades legionarias», recuerdan fuentes de la asociación, que se fraguó entre agosto y septiembre de ese año. La intención era dar «el primer paso al frente en defensa de la verdad histórica de la Legión».

«Aquel día empezamos adefender la honra y dignidad del general Millán Astray y su obra fundacional», rememoran las mismas fuentes, que demostraba as ísu oposición al cambio de lacalle que llevabael nombre del fundador del Tercio por decisión del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Una vez recurrida la resolución en los tribunales por la asociación –que recordó que se le había dado la vía como reconocimiento a suintervención en la Guerra de Filipinas, por habersido el fundador de la Legión y por sus heridas en combate-, la placa conserva su denominación original tras un largo periplo judicial. «Hoy seguimos en vanguardia, bajo sospecha y un cierto resquemor», pero «continuaremos en la brecha cumpliendo los dictados de

nuestro Credo», aseguran los veteranos legionarios. Han pasado «seis largos años de luchay desgaste», pero en su

opinión «ha merecido la pena», porque en este tiempo han visto cómo «las calles de nuestro fundador están siendo repuestas en España, e incluso, como ya anunciamos aquel día, en la capital de España ya podemos disfrutar de uma estatua de seis metros de altura con la imagen del legionario que nos representa a todos, desde Millán As-

tray hasta el último hombre que

se haya alistado».

Entre los asistentes a la protesta madrileña de 2016 se encontraba, sentada en primera fila, la hija de Millán Astray, Peregrina, quien dijo sentirse «embargada por la emoción tras el cariño recibido». Recientemente fallecida, es destinataria de uno de los «recuerdos emocionados hacia quienes ya no están con nosotros, como el teniente coronel Recena, y tantos amigos que siempre nos

Una protesta en Madrid sirvió el 24 de septiembre de 2016 como carta de presentación ayudaron a conseguir estos objetivos». Desde aquella jornada emblemática, los veteranos legionarios afirman haberse «robustecido y organizado más y mejor», con unos 3.000 integrantes en la actualidad.

El día 19, un centenar de el los entregó 32 banderines y estandartes al Museo de la Legión en Ceuta, enclave emblemático parael Tercio. Fuelaprimeravez que sevivía allíun acto semejante, y sea cogió con especial gratitud porparte de la Comandancia General de Ceuta.

Es una muestra más de la dedicación de la Plataforma Millán Astray, que pleitea a demás en los tribunales por la reposición de la estatua de Franco en Melilla y, conidéntico empeño, porhacerse con la de Millán Astray en La Coruña, retirada en 2010. En este caso esperan «el más que previsible cambio de gobiemo en las próximas elecciones» para «tener un marco político favorable». LaPlataformaintentóconvencer a la alcaldesa -la socialista Inés Rey-paraque trasladase la estatua a Ceuta, cuyo primer edil la reclamó parafestejar el centenario dela Legión, pero la regidora se negó alegando que se «en-cuentra endependencias municipales con la finalidad de que sea instalada en un recinto militar» yque la petición debía partir del Ministerio de Defensa.

## Opinión



José María Marco

# Adiós al testimonialismo

n 2018 Fratelli d'Italia se hizo con poco más del 4% del voto. La derrotano era la primera, v parecía sentenciar al partido a la marginalidad, donde quedaría condenada a convivir con otrasformaciones delmismo carácter. El cambio arrancó en 2019, quan dosulíder, Giorgia Meloni, protagonizó un famoso mitin en Roma que la convirtió instantáneamente en una superestrella gracias al grito de «¡Soy Giorgia! ¡Soy una mujer!;Soyuna madre!;Soyitaliana! Sov cristianal». Un grito, por cierto, que algunas dirigentes de ultraizquierda han intentado copiar en nuestro país. El éxito posterior de los Hermanos de Italia presenta otras componentes, claro está. Una de ellas es el desgaste del centroderecha, sin un líder para representarlo, algoque Meloni debió de comprendermuy pronto y que le llevó a mantenerse a una distancia prudente del poder. Al mismo tiempo, Meloni v supartido han realizado un esfuerzo considerable para alejarse del testimoni alismo y la nostalgia, que a la dirigente italiana, hiperactiva y enérgica como es, no le interesan. Lo suyo es alcanzar el poder. Así es como ha ido desechando todo lo que obstaculizaba su camino. Por supuesto hay quien no le presta el menor crédito, pero hoy por hoy Meloni y su partido se declaran atlantistasy proeuropeos, respaldan a Ucrania y son beligerantes frente a Putin, han elaborado un programa serio contra la deuda y están dispuestos a trabajar con la Unión para reducir los precios de la energía. También han firmado un programa electoral con Forza Italia, el partido siempre europeísta del incombustible Berlusconi y de Antonio Tajani, buen amigode nuestro país. Las posiciones propias se mantienen: no a la in migración ilegal, desconfianza ante el lobby LGTB, defensa del cristianismo... Pero apare cen matizadas por la nueva posición, flexible y orientada a lo práctico: el aborto no se va a prohibir, por ejemplo, y el cristianismoes una seña cultural, no confesional. En realidad, el solo hecho de que en un país como Italia pueda llegara ser presidente delgobierno una mujer, y de derechas, es de por sí una revolución. De alcance europeo, probablemente.

**DATA CENTERS** REMITIDO

# DCPro La solución a la falta de talento en los centros de datos

Este proveedor de servicios de formación se ha consolidado como el gran referente para nutrir de profesionales a la industria de los data center. Un sector que está creciendo de manera exponencial en España y que necesitará más de 2.000 trabajadores de alta cualificación en los próximos años para diseñar, construir, mantener y operar estas infraestructuras, básicas para el funcionamiento de internet.

odos sabemos que la formación es la clave de la empleabilidad, pero lo es más aún en sectores donde la demanda supera ampliamente a la oferta. Es decir, cuando el crecimiento de una industria no se ve acompañada por la llegada de profesionales cualificados. Esta tensión laboral se observa cada día más en los Data Center, las infraestructuras que albergan y protegen los datos de los que se nutre internet.

España vive un momento dulce, con un incremento inédito en la implantación de centros de datos que prácticamente nos ha convertido en el Hub digital del Sur de Europa. Las grandes compañías nacionales e internacionales apuestan por España por su red de conexiones y por su estratégica posición geográfica. Según datos de Spain DC, la patronal de los data center, nuestro país recibirá en los próximos cinco años cerca de 7.000 millones de euros de inversión en este sector, lo que nos acercará a las dimensiones de los otros grandes mercados europeos de Data Centers.

Pero estas previsiones se podrían ver truncadas por la falta de profesionales. En estos momentos, casi la

mitad de las empresas de centros de datos reconoce que tiene dificultades para encontrar trabajadores cualificados, y la última encuesta anual de Uptime Institute estima que los requisitos de personal en los centros de datos crecerán a nivel mundial hasta rozar los 2.3 millones en 2025.

Ante este panorama, está claro que la solución pasa por formar y atraer talento al sector de los data center para evitar que la falta de profesionales termine pasando factura al crecimiento de esta industria, que es esencial para la transformación digital de un país. En la actualidad no existe en las universidades una titulación para diseñar u operar centros de datos, pero sí alternativas de formación. La más solvente es sin duda la que ofrece DCPro training, el proveedor global de servicios de formación, que se ha distinguido por diseñar rutas de aprendizaje integral, siempre con un esquema teórico, muy práctico y basado en experiencias reales para acelerar el desarrollo de talentos.

#### DCPro: la solución a la ausencia

Si hay algo de lo que DCPro es muy consciente, es de la escasez de



José Friebel, Global Managing Director de DCPRO Training

habilidades en la industria de los centros de datos, por eso sus propuestas están muy centradas, no solo en la formación, sino también en la atracción y retención de ta-

Se podría decir que los cursos que ofrece DCPro son los más completos y ambiciosos del mercado. Se trata de cuatro vías de credenciales centradas en el diseño y las operaciones de los centros de datos, desde el nivel de técnico hasta las especialidades de los subsistemas, como la energía y la refrigeración avanzadas. Estas cuatro vías son; DCP - Data Center Practitioner, que facilita una visión holística de los centros de datos y una garantía de cumplimiento con los niveles de servicios prestados. DCT -Facilities Management, diseñada para ayudar a los operadores de centros de datos a demostrar su competencia en la gestión de instalaciones. DCS - Design Engineering, verifica que el operador está al tanto de las mejores prácticas de

España recibirá en los próximos cinco años cerca de 7.000 millones de euros de inversión en el sector de los data centers, lo que nos acercará a las dimensiones de los otros grandes mercados europeos

la industria. Y, por último, DCS -Critical Operations, que otorga las competencias en operaciones de centros de datos de misión crítica

A estas cuatro opciones, y ante el gran desconocimiento que existe sobre los Data Center más allá de los profesionales del sector, se acaba de unir un nuevo curso denomi-

nado Business of Data Center, enfocado para perfiles no técnicos y que busca explicar la importancia que esta industria tiene en cada una de nuestras tareas diarias y para la economía mundial.

#### Becas Talento Data Center

Además de estos cursos y con el objetivo de atraer talento joven, la compañía ha puesto en marcha junto a Spain DC las primeras becas Talento Data Center, el programa de captación de profesionales para el sector más ambicioso hasta la fecha en nuestro país. El programa, destinado a 25 ingenieros recién graduados o estudiantes de último año de las especialidades de eléctrica, mecánica o industrial, se compone de dos fases. En la primera, los becados cursarán títulos propios impartidos en formato E-learning y digital con instructor por DCPro Tras obtener estas acreditaciones, los 25 becarios tendrán la posibilidad de hacer prácticas remuneradas en empresas asociadas con Spain DC.

Para José Friebel, Global Managing Director de DCPRO Training, "la carencia de profesionales cualificados en el sector es un hecho y la única forma de atajarlo es con una formación específica, bien diseñada y que se adapte como un guante a las necesidades presentes y futuras de la industria del data center. DCPro tiene la infraestructura técnica necesaria y una oferta académica articulada para dar respuesta a uno de los mayores retos de cualificación profesional al que se va a enfrentar este país en los próximos

Pero este reto que asume DCPro de formar y atraer talento a los data centers tiene una segunda derivada, y es que cada vez más de esos profesionales que llegan a la industria sean mujeres. Las últimas estadísticas apuntan a que de media la fuerza laboral femenina en los centros de datos es menor del 10%. Para romper este desequilibrio DCPro entiende que se deben unir esfuerzos desde al ámbito privado y el de las administraciones públicas para alentar a las jóvenes a interesarse por la ciencia, por las carreras STEM. "En este despegue que estamos viviendo del sector de los data center", concluye Friebel, "necesitamos más que nunca el talento femenino".





▶Elecciones generales Los sondeos a pie de urna conceden a la coalición conservadora liderada por Meloni una amplia mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado

# La derecha a<mark>rrasa en Italia</mark>

Soraya Melguizo. ROMA

talia abre una nueva fase
de futuro incierto. El país
transalpino se perfila
como la primeragran economía de la UE con la extrema derecha al frente tras la victoria de Giorgia Meloni y sus
Hermanos de Italia en las elecciones de ayer.

La coalición de centro derecha con laque Meloni se presentó a las umas, obtuvo la mayoría de los votos gracias a Hermanos de Italia, que se confirmaría como el primer partido del bloque conservador con el 22-26%, según los primeros sondeos a pie de uma. Un resultado histórico en comparación con el 4% que logró en las últimas legislativas. Meloni consiguió otro récord más al protagonizar un «sorpasso» sobre la Ligade Matteo Salvini, su socio en el bloque de derechas, que habría obtenido alrededor del 8,5%. Por su parte, Forza Italia del incombustible ex primer ministro Silvio Berlusconi, el tercer aliado de la coalición, se conformaría con un 6%.

Frente aladerecha, el bloque de centro izquierda, liderado por el Partido Democrático (PD) del ex primer ministro Enrico Letta, se quedaría con entre el 17-21% de los votos. Sus socios en la coalición progresista tampoco salen mejor parados, es pecialmente el ex líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, que se estrenaba en estas elecciones con su propia lista después de abandonar el partido dando un sonoro portazo.

La sorpresa electoral llegó precisamente de la mano de los «grillinos». El M5E, el único partido

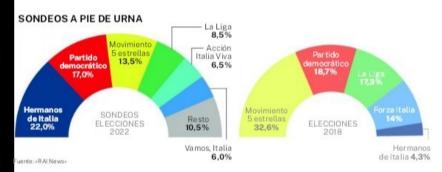

del hemiciclo que haformado par te de los tres gobiernos -con distintas mayorías- que se han sucedido durante la pasada legislatura, habría conseguido un resultado mejor de lo esperado con el 13,5% de los votos. Mientras, los autoproclamados herederos políticos de Mario Draghi reunidos en el Tercer Polo, un experimento centrista y liberal impulsado por el ex primer ministro socialdemócrata Matteo Renzi y Carlo Calenda, ex ministro del PD, habrían obtenido el 6,5%. El dato de participación se situó en torno al 60, según datos del Ministerio del Interior.

Los primeros sondeos a pie de urna son parciales y no tienen en cuenta las diferencias de voto entre la Cámara de los Diputados y el Senado, que históricamente son muy diferentes y pueden marcar la diferencia entre gobernar holgadamente la próxima legislatura o no lograr pisar el Palacio Chigi, a pesar de ser la opción más votada. Sin embargo, no parece que este sea el caso. La cómoda victoria de Meloni cambia el equilibrio de fuerzas en la coalición conservadorayem puja alpaís que inventó el fascismo a romper dos tabúes

de un piumazo: elegira la primera mujer al frente de la jefatura del Gobiemoyaupar hastalo más alto del hemiciclo a un partido heredero del posfascista Movimiento Social Italiano (MSI).

Unos 51 millones de italianos estaban llamados a las urnas para elegir un nuevo Parlamento, que por primera vezverá reducido a la mitad el número de escaños, 400 en la Cámara de los Diputados y 200 en el Senado, gracias a una reforma impulsada por el M5E en esta legislatura, que pretendía re-

«Escribamos juntos la historia», celebró Meloni en su perfil de Twitter antes incluso de cerrarse las urnas

La remontada de la izquierda no llegó y el europeísta Letta no logró seducir a los italianos cortar los gastos de la «casta», pero podría beneficiar al bloque conservador si logra la mayoría absoluta en ambas Cámaras.

La campaña electoral estuvo monopolizada por el conflicto en Ucrania yla crisisenergética. Cada bloque planteó recetas opuestas y ni siquiera dentro de cada una de las coaliciones existe una postura común. La derecha, dividida ante el mantenimiento de las sanciones a Moscú, intentó esquivar el asuntotodo lo que pudo, pero tres días antes de que se abrizo el «harakir» justificando la invasión de Ucrania por parte de su «amigo» Vladimir Putin.

El gol en propia puerta del ex «cavaliere», que se presentaba a las elecciones como el «árbitro» moderado entre Salvini y Meloni, no subió al marcador de la coalición progresista, que no ha sido capaz de presentarse como alternativa a la derecha. Los socialdemócratas convirtieron los comicios en una suerte de plebiscito entre europeístas y euroescépticos, demócratas y fascistas. Y perdieron la apuesta.

Al presidente de la República,

Sergio Mattarella, le corresponde ahora desempeñar el papel más decisivo de estos comicios. Una vez que se conozca el reparto de escaños, el Parlamento celebrará el 13 de octubre la primera sesión para elegir a los presidentes de la Cámara de los Diputados y del Senado. Una elección que en el caso de la Cámara Alta puede prolongarse hasta tres días, mientras que en la Cámara baja podría extenderse el tiempo necesario hasta que las distintas fuerzas logren ponerse de acuerdo por mayoría.

absoluta para elegir presidente.
En la enrevesada política italiana no hay nada seguro hasta que el presidente de la República, Serio Mattarella, decida dar un encargo para formar Gobierno a uno de los candidatos y este reciba la confianza de las dos Cámaras del Parlamento, pero mucho se tienen que torcer las cosas en los próximos días para que la política romana de 45 años no acabe brindando en el Palacio Chigi.

Convencidos de que no habría «remontada» de la izquierda, la derecha decidió celebrar la victoria con las urnas aún abiertas. «La Liga será la fuerza parlamentaria en el podio, primero, segundo o tercero como máximo. A partir de mañana, no más palabrería y pasamos de los compromisos a los hechos», declaró Matteo Salvini tras votar, rompiendo el silencio electoral. Mientras, Giorgia Meloni no pudo resistir a la tentación de las redes sociales y publicó un vídeo en el que se la veía sujetando dos melones a la altura de su pecho mientras afirmaba: «El 25 de septiembre, he dicho todo». «Escribamos juntos la historia», celebró en su perfil de Twitter.

Análisis

Un sistema que prima las coaliciones ¿El sistema electoral a quién beneficia? Ya se utilizó en las anteriores elecciones generales de 2018. Y beneficia, en esencia, a los partidos que se presentan en coalición frente a los que lo hacen individualmente: las coaliciones entran en el Parlamento al superar el 10%, mientras los partidos individuales necesitan un mínimo de un 3%.

Meloni inquieta a la UE a pesar de que ha moderado su discurso en los últimos meses. ¿Podemos esperar un choque de tre-

## nes como en 2018?

No lo creo, aunque la posibilidad existe. La clave estará en la renegociación del Pacto de Estabilidad prevista para los meses venideros: Italia necesita que la relaciónentre deuda y PIB aumente sustancialmente (en este momento está en el 60%), ya que, con su abultadísima deuda (150.8%, la mayor de la Unión Europeatras Grecia), a lo que hay que añadir la subida de tipos de interés que acaba de decidir el BCE, los italianos pueden verse obligados a destinar una ingente can-

tidad de recursos a pagar intereses de la deudaque lastraríanlainversión en modernización del país Pero será todo muy diferentecon respecto a Salvini en 2018: Meloni es crítica con la actual manera de funcionar la Unión Europea, mientras Salvini es un declarado antieuropeísta con estrechos lazos con Altemativa por Alemania, el Frente Nacional o Demócratas Suecos.

¿Quépasará con las reformas incompletas de Draghi? ¿Quién es su heredero?



La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, votó aver en Roma poco antes de cerrar las urnas



Elliderdel Partido Democrático (PD), Enrico Letta, tras depositarsu voto también en Roma

Realmente, no tiene heredero político, aunque Draghi no ha acabado aún su carrera política: aún puede convertirse en presidente de la República si el actual Jefe del Estado (el siciliano Sergio Mattarella) de cide renunciar debido a su avanzada edad (va camino de los 82 añosy está, además, en su segundo mandato). Eso sí, a estas elecciones concurre una coalición, el Tercer Polo de Renzi y Calenda (ministro entre 2015 y 2018), que se han comprometido a llevar a cabo todo lo quequedó por hacer de la llamada «Agenda Draghi», un documento de unas 1.200 páginas donde se contienen todas las reformas a las que se comprometió el economista.

ship». Por primera vez desde la fundación de la principal formación del centro izquierda (el Partido Democrático, PD),

este concurre sin un candidato elegido en primarias, frente a lo sucedido con Walter Veltroni en 2008, con Bersani en 2013 y con Renzi en 2018. Solo tienen un secretario ge-¿Por qué la desilusión en la izquierda? nemlinterino o regente», Letta, un hombre absolutamente falto de carisma y con muy que allí llaman «leader» poca capacidad de

atraer a los votantes Meloni es crítica con la más jóvenes. De ahí que, tras ladebacle que UE, mientras Salvini es declarado antieuropeísta previsiblemente sufriránen estas elecciones,

seguramente se convocarán nuevas primarias para elegir el que se ría octavo secretario general del partido y ahí asoma con fuerza general dei pardo y aira asonia con interza la figura de «Pippo» Civati, rival de Renzi en las primarias de 2013 y que en esta legis la-tura ha estado fuera de la política, pero que ahora tiene asegurado recuperar su condi-ción de parlamentario por las listas del PD.

Pablo Martín de Santa Olalla Profesor de la Universidad Europea

# Día 217 de la Guerra en Europa





# La movilización abre una brecha en el putinismo

La presidenta del Senado ruso y la directora de RT exigen evitar las arbitrariedades en la llamada a filas para combatir en Ucrania

Rostyslav Averchuk LEÓPOLIS (UCRANIA) SERVICIO ESPECIAL



Según muchos analistas, el presidente ruso, Vladimir Putin, había retrasado la movilización, necesaria para evitar una derrota catastrófica en Ucrania todo lo que pudo por temor aun posible alboroto por parte de la población, que hasta ahora había visto la invasión de Ucrania principalmente en sus pantallas de televisión. Si hien aún

no ha ocurrido nada crítico para el régimen, la decisión ha provocado protestas, un aumento repentino de los flujos de emigración y el alboroto en torno a los casos de movilizaciones potencialmente ilegales.

Un vídeo de una protesta en Daguestán, una de las regiones rusas menos estables cerca de Chechenia, demuestra que la Policía disparó en un intento de dispersar a las esposas y familias de más de 100 hombres movilizados en un pueblo local. Se registraron escenas de enfrentamientos limitados entre la Policía y los manifestantes en el centro regional de Makhahkala. Otra protesta fue dispersala «agresivamente» en Yakutia, donde las familias delos hombres novilizados se reunieron en una plaza central con un autobús policialcompletamente lleno de mueres detenidas.

Hasta el momento, unas 2.000 personas han sido detenidas en las protestas en toda Rusia, mientras quevarios centros de reclutamiento también se han convertido en blanco de incendios provocados. Si bien los actos de resistencia ocurren es porádicamente, hasta ahora no se habla de protestas masivas

El presidente Zelenski promete un trato humano a los solados que decidan desertar en el país donde casi toda la oposición ha sido erradicada con la mayoría de los medios bajo un estricto control.

En tales condiciones, han sido algunos miembros delrégimende Putin quienes han salido a criticar la movilización. Margarita Simonian, jefá del conglomerado de medios de comunicación RT financiado con fondos públicos, denunció núltiples casos de movilización que contradecían los criterios an unciados y dijo que recibió umas 700 denuncias. Se gún ella, se han movilizado personas sin experiencia necesaria a con ruso

de salud.

Valentins Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación, subrayó que eran los gobernadores locales los respon-

graves problemas

## Coacciones en las consultas ilegales

Los residentes de Jersón aseguran estar asustados y pesimistas sobre el futuro: «No importa lo que hagamos, los resultados ya están listos en el Kremlin». Los encuestados dicen que entre el 60% y el 70 % de la población ha huido a los territorios controlados por Ucrania o al extranjero. Muchos de los que se han quedado son personas mayores que no pueden viajar.

Reclutas rusos suben a un autobús en Krasnodar

sables de la movilización y los instó a asegurarse de que «no se cometa ni un solo error» y solo se movilicen aquellas personas que cumplan con los criterios anunciados públicamente. Mientras, el líder de la iglesia ortodoxa rusa, Kiril, insistió ayer en que a aquellos que son asesinados mientras «cumplen un deber militar se les absuelve de todos los pecados».

Si bien se han observado largas filas en las fronteras con algunos países vecinos, se espera que a los hombres se les prohíba salir de Rusia el 28 de septiembre sin un permiso explícito de su centro de reclutamiento, escribe el periódico ruso «Medusa» citando una fuente del Kremlin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llamó a los rusos a evitar ser movilizados o a rendirse a las tropas ucranianas, prometiendo un trato humano y diciendo que era una opción mejor que «morir como un criminal de guerra en un país extranjero».

En Ucrania, los referendos ilegales están en curso en las cuatro regiones parcialmente ocupadas en el sur y el este del país, mientras Rusia busca anexionarse formalmente los territorios conquistados. LA RAZÓN ha hablado con seis fuentes en toda la región sur de Jersón, que muestran un flagrante desprecio por las normas aceptadas de votación democrática y transparente.

Inna denuncia que se alienta a las personas a votar en la calle sin que sus documentos sean revisados. «Tesientas cerca deunauma, custo diada por varios soldados rusos armados y completas tus datos por tu cuenta. Si quieres, puedes ir yvotar de nuevo en varios lugares», explica.

Soldados y miembros de la comisión electoral también van de casa en casa: «En los pisos, simplemente puedes fingir que no

estás en casa. Es más difícil
en casas privadas y en el
campo», cuenta Volodimir. Se han denunciado numerosos
casos de amenazas
por negarse a votar y muchos hacen lo que se les
dice. Algunas
personas todavía dicen que se
negaron a participar o intentaron cortar las pa-

peletas.



# La represión del régimen no frena a las iraníes

Las protestas contra la obligación de llevar el velo islámico se extienden a 90 ciudades de Irán y dejan al menos 50 muertos

Ofer Laszewicki. TEL AVIV

Rodeada de centenares de manifestantes exultantes, una joven se subió a un buzón de correos en Kerman. Siguiendo el ejemplo de muchas compatriotas, se sacó unas tijeras del bolsillo y empezó a cortarse su larga cabellera ante los vítores de los presentes. «¡Muerte al dictador!», se oía en bucle en la plaza central de la ciudad. Al fondo, ardían varios «hiyab» (pañuelo islámico) de mujeres que están protagonizando un desafío sin precedentes al régimen de los ayatolás. «Mujer, vida y libertad» es ellema que seextendióya amás de 90 localidades de Irán, donde se que maron también retratos del líder supremo, Ali Jamenei.

La muerte de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini, detenida por la Policía de la moral por no vestir el pañuelo adecuadamente, ha desatado una revolución masiva. Hace ocho días que se repiten las escenas de jóvenes enfrentándose sin temor a policías antidis-

turbios y a los «Basij», milicias paramilitares del régimen encargadas de reprimir a la disidencia. Según la televisión iraní, el total de fallecidos por la violencia policial asciende ya a 41 víctimas, aunque grupos pro derechos humanos elevan el computo a casi 50.

La gran incógnita es si los manifestantes soportarán la brutal represión y si lograrán provocar fisuras o reformas en el rígido sistema religioso. Mientras, la furia desatadaensolidaridad con Amini está sesgando la vida de más mujeres. Ghzala Chel avi (32), de Amol, cayó fulminada tras recibir un balazo en la cabeza. En Nowshar, Hananeh Kia (24) también sucumbió a los disparos. En Isfahán, Mehsa Mogoi (18) corrió la misma suerte. Minu Majidi, madre de dos hijas de Kermanshah, fue abatida. «Si el mundo no actúa, más gente morira», denuncian activistas iraníes en la diáspora.

JasminRamsey, directora del Centro por los Derechos Humanos en Irán, recordó a la NBC que «tras la Revolución Islámica, el hiyab pasó de ser una

elección personal a una herramienta de represión política. Ahora, exigen la abolición de esta norma, que es una excusa para reprimir a la mujer. La rabia que estamos viendo es fruto de años y años de represión». Y prosiguió: «Loslíderes mundiales que tienen relaciones con oficiales iraníes debenexigir que permitan las protestas sin violenciao arrestos arbitrarios, la presión es clave. El miedo del Gobierno es que haya una condena internacional».

El régimen, consciente de que esta oleada de ira popular tiene un empero dictimo o emperiores pro-

«Si el mundo no

actúa, más gente

morirá», alertan

activistas iraníes

desde la diáspora

testas por la crisis económica, se empeña en cortar la conexión a intemet para intentarsofocar el estalido. Enrespuesta, Joe Biden ordenó relajar las sanciones sobre los ser-

vicios proveedores de red en Irán, para así «apoyar la libre circulación de información». En zonas del país hubocortes casi totales de la red, así como restricciones en WhatsApp o Instagram. Desde

Amnistia Internacional, denuncian el «riesgo a un mayor derramamiento de sangre por el apagón», así como la conducta de las Fuerzas de Seguridad «disparando deliberadamente fuego real contra los manifestantes».

Masih Alinejad, periodista iraní y activista en contra de la obligación de vestir el «hiyab», lanzó un furioso mensaje dirigido a diplomáticas occidentales, implorando que de jen de usar el velo durante sus visitas oficiales a Irán. «Cuando visitéis a los asesinos en mipaís, no usé is el 'hiyab,' no deis legitimidad a nuestros opresores. Durante años, os advertí de los peligros de la policía de la moral, y compartí vídeos de mujeres siendo golpeadas en las calles. Pero ignorasteis a miles de mujeres, que ahora se quitan sus velos y se encaran a armas y balas».

Las envalentonadas iraníes mandan vídeos a sus familiares antes desalir a las calles, conscientes de que podrían no regresar vivas a casa. Alinejad, que desde Nueva York recibe mensajes con testimonios de mujeres iraníes, matiza que su lucha no se centra solamente en una pequeña pieza de ropa. «Están protestando contra uno de los símbolos más visibles de la opresión. Están cuestionando a todo un régimen».

Mientras en Teherán se registraron el viernes las protestas más multitudinarias desde el inicio de las movilizaciones –con policías sobrepasados por las masas–, el presidente Ebrahim Raisi, recién llegado de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dijo en un discurso ante sus seguidores que los «enemigos del país están tratando de crear el caos».

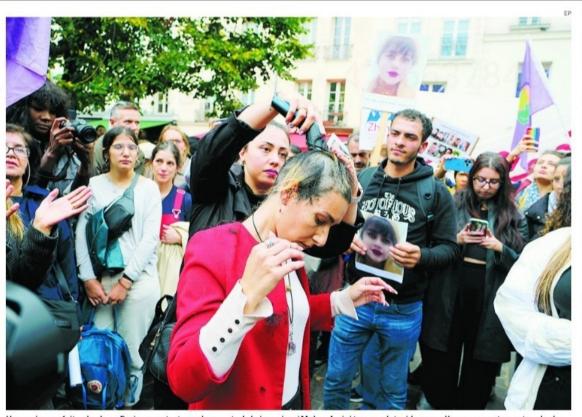

Una mujer se afeita el pelo en París en protesta por la muerte de la joven iraní Mahsa Amini tras ser de tenida por no llevar «correctamente» el velo

Teherán acusa a Occidente de incitar disturbios ▶El Ministerio de Exteriores iraní convocó a los embajadores británico, noruego y sueco para expresar su descontento por la actitud de esos países frente a las protestas por la muerte de Mahsa Amini. « El embajador de Reino Unido [Simon Shercliff] fue convocado por la presencia en Londres de medios de comunicación en persa hostiles», informó ayer la agencia Fars. Esos

medios de comunicación «han incitado» las protestas con sus coberturas informativas y ayudado a «propagar los disturbios en la República Islámica de Irán», según Fars. El embajador de Noruega en Irán, Sigvald Tomin Hauge, también fue convocado por las declaraciones realizadas por el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, en apoyo a las protestas.

El dato

77%

sube el precio de la luz para este lunes

Se sitúa en 160,57 euros el

el resultado de sumar el coste de la electricidad en el mercado mayorista (119,77 euros/MWh) más la compensación de 40,80 euros/MWh a las gasistas.

75,64 euros MWh será el precio mínimo hoy



La empresa



Mazda negocia el cese de su producción en Rusia El fabricante de vehículos tiene una planta de ensamblaje operada junto a una empresa local en Vladivostok cuyas operaciones suspendió el pasado marzo. La balanza



Paros en el puerto de Algeciras desde hoy El puerto de

Atgeciras (Cadiz) se enfrenta a una convocatoria de paros de la Plataforma para la Defensa del Transporte en protesta por las tarifas que les abonan, las colas de espera y el cabotaje de los camioneros marroquíes.



La teleco española Aire se desplegará por Europa La

empresa de telecomunicaciones ilicitana Grupo Aire ha avanzado en su plan estratégico que apostará por la expansión europea para duplicar la facturación y llegar a los 300 millones de euros en 2026.

▶ Las licitaciones y adjudicaciones crecen un 15,2% y un 13,1%, respectivamente, hasta junio y apuntan a un cierre de año en máximos gracias a los fondos europeos

# La obra pública se dispara a las puertas del año electoral

R. L. Vargas. MADRID

ortar cintas para inaugurar hospitales, estaciones de tren o polideportivos es un clásico preelectoral. Y con un 2023 que viene cargadodecitas con las urnas – habrá elecciones municipales, autonó-micas ygenerales –, la obra pública está disparada. Según los datos recopilados de la Plataforma de Contratación del Sector Público (Place) por Gobierto -plataforma de servicios de estrategia y crea-ción de productos digitales para las administraciones públicas-, 2022 va camino de convertirse en un año récord para la contratación pública. En los seis primeros meses del presente ejercicio ya se han licitado más de 50.000 procedimientos y adjudicado casi 52.000. Esto supone un incremento del 15,2%ydel13,1%, respectivamente, respecto al primer se mestre del pasado año.

Este importante aumento de la actividad licitadora durante este año tiene, según Gobierto, varias explicaciones. En primer lugar, la llegada de los fondos NextGenerationEU ha obligado a las administraciones públicas a iniciar nuevos procedimientos para adjudicar el dinero procedente de Bruselas para superar la crisis del coronavirus, según la plataforma dicital

A ello se une que «estamos en un año de transición entre el impacto de la pandemia y un 2023 dominado por las citaselectorales, por lo que es probable que las administraciones públicas hayan aumentado su ritmo licitador tanto para seguir recuperando el parón provocado por el Covid-19 como para impulsar los últimos contratos del mandato y llegar a laspróximaselecciones con varias inauguraciones en la manga».

Por último, la plataforma recuerda que tampoco hayque olvidar el aumento de los contratos desiertos, que habrá obligado a más de una entidad a volver a sacar la misma licitación pero con diferentesimportes yrequisitos en

En los seis primeros meses del presente ejercicio ya se han licitado más de 50.000 procedimientos busca de una empresa adjudica-

Los proyectos sin pretendientes se han convertido en un importante problema en los últimos meses que parece no tener fin. El segundo trimestre se cerró con un nuevorécord en cuanto a porcentaje deadjudicaciones que quedaron sin adjudicatario: un 12,6%, según los datos de Gobierto. Así, entre abril y junio hubo casi 1.300 contratos de servicios desiertos y más de 550 de obras, el récord en ambos cases.

#### Problema sin resolver

En los seis primeros meses de laño se han declarado desiertos casi 6.300 contratos publicados en Place, una cifra ligeramente inferior a las adjudicaciones no cerradas entre enerc y septiembre del pasadoaño. Y según Gobierto, parece que este número irá a más, teniendo en cuenta la espiral inflacionista en la que se encuenta no sólo España sino prácticamente todos los países, que está provocando que muchas constructoras no sepresenten a cientos de proyectos debido a que los precios recogicos en los pliegos de las licitaciones de los contratos no reflejaban los brutales incremen-



Las adjudicaciones de obra pública hasta junio alcanzan las 52.000

LA RAZÓN • Lunes. 26 de septiembre de 2022

Opinión

# Progresividad fiscal y otras filfas

Erik Montalbán

magínese que llega a la caja del supermercado. Los productos empiezan a desfilar por la cinta mientras los van cobrando. «Piii» huevos. «Piii», le che. «Piii», plátanos. «Piii», pollo. Y así hasta vaciar el carro. La dolorosa: 86,55 euros. Nos piden que pasemos por el lector la nueva tarjeta de identificación fiscal. «Piii». El tique acaba de pasar 86,55 a 108,18 euros, ¿Brujería? ¿Fallo técnico? Nada de eso. Simplemente elsistema decobro acabade identificarnos como «renta alta» y nos clava el recargo del 25% que ha impuesto el Ministerio de Hacienda alos «paganinis» desiempre para sufragar el escudo social sanchista. Un escudo social que para algunos es una lanza que se clava hasta el alma. Lo mismo sucede en el concesionario al ir a comprar un coche, en el Ikea al adquirir el mueble para la tele de la serie Strongholm o como se llame, o en el Zara de la esquina al ir a pagar dos pantalones y una camisa.

Esta ucronía que así leída suena tan marciana yridícula es lo que le sucede cadafinal demes a los millones detrabajadores y pensionistas cuando cobran la nómina. Progresividad fiscal, lo llaman. Y han conseguido meternos en la cabeza que es estupenda. Que como menganito cobra el doble que fulanito, entonces es justo y necesario meterle una clavada monumental en el IRFF porque «la Educación y la Sanidad no sepagan solas». Solas no se pagarán, pero cobrarle a un señor 2 euros por una docena de huevos y 2,50 al que va detrás con la excusa de que se lo está llevando crudo y puede permitírselo es un camelo que nos hemos tragado de proporciones bíblicas. Y eso es

exactamente lo que pasa con el IRPF, sin que nadie diga «esta boca es mía». Una filfa.

Por cierto, que ya nos la intentaron colar en estos términos hace poco, con el famoso descuento de los 20 céntimos de la gasolina, cuando amagaban con aplicarlo en función de la renta. Y ahora ponen el grito en el cielo porque algunas autonomías quieran aliviar la pesada carga fiscal que asfixia a los ciudadamos, a los que pagan macho IMPEV, a los que pagan poco, a los que pagan Patrimonio y a los que no. Por si acaso, ya está Hacienda al quite con más impuestos, no vaya a ser que se les ocurra reinvertir ese dinero en la economía y crear empleos productivos. Tengamos la fiesta en paz.



tos de costes que han tenido algunasmaterias primas enlos últiros meses, haciendo que no sean rentables.

«Hemos podido compro par que, en término medio, cada punto de inflación adicional supene un aumento de 0,36 puntos de los contratos desiertos, así que la perspectivano espositiva si no lay una reducción de la tendencia», según asegura Gobierto.

El problema de los costes y las licitaciones ya lo denunció también a principios del presente año la patronal del sector de la construcción (CNC). Según sus datos, entre noviembre yenero, al menos 500 licitaciones de obra pública-200 de ellas en Cataluña- valoradas en 230 millones de eu<mark>ro</mark>s habían quedado desiertas. Una tendenciaque se hamantenidoen meses posteriores a pesar de los decretos-ley que ha aprobado el Gobierno para compensar este incremento de precios, según ese-guran fuentes de la patronal d<mark>e la</mark> construcción.

En este sentido, la plataforma Gobierto coincide en que loscontratos desiertos en obras y se vicioscontinúanen aumentoyyase sitúan en niveles nunca vistos en los tres últimos años. Así, entre abril y junio hubo casi 1.300 contratos de servicios desiertos y más de 550 de obras, el récord en ambos casos.

El problemamás reseñable para corregir el agujero que provo an estos contratos desiertos radica, según la plataforma, en que los que requieran de una nueva licitación, además de posiblemente tener una revalorización para atraer competencia, tendrán que ajustar los precios al alza por el simple paso del tiempo, lo que volverá a hacer difícil que resulten de interés para las empresas y; rovocará, probablemente, un incremento del número de licitacio nes desiertas.

# Cada vez más españoles sobreviven a crédito a diario

Crece el crédito medio demandado para liquidez (3,3%) durante el primer semestre

H. Montero. MADRID

La inflación cerró agosto todavía por encima de los dos dígitos (10,4%), estrangulando los bolsillos de muchos hogares tras un año en el que los precios no han dejado de crecer. Con los princi-pales organismos vaticinando un periodo de alta inflación prolongado, cada vez más españoles tiran del crédito para sobrevivir a diario. Un buen ejemplo son las solicitudes de tarjetas bancarias. Aunque las de débito siguen siendo las preferidas, pese a caer un 3%-hastalos 47,5 millones de unidades-, las de crédito no dejan de ganar terreno tras crecer un 7% interanual ysituarseen 40,5 millones en el segundo trimestre del año, según los últimos datos del Banco de España. Es cierto que buena parte de ese incremento tiene que ver con las crecientes compras por internet, donde se suelen demandar este tipo de tarjetas, pero también que las tarjetas de crédito han crecido más que el propio comercio on-line.

Los datos de Younited, una de las plataformas líderes de crédito online en Europa, desvelan una subida de la cantidad media demandada en créditos durante el segundo trimestre en determinadas categorías, a pesar del actual contexto de aumento de los precios y contracción del consumo.

Además de aumentar créditos para gastos extraordinarios, por primera vez se observa una subida del importe medio demandado del 3,3% en el segundo trimestre respecto al precedente. Según los datos de Younited, se aprecian subidas en la demanda de créditos relacionados con la compra de electrodomésticos, elámbito dela salud y también destinados a proyectos de formación.

La industria del automóviles de los segmentos donde es cada vez más complicado sortear la inflación, tanto en la compraventa de coches nuevos como de segunda mano. Según datos de la plataforma, el importe medio solicitado parala adquisición decoches nuevos durante el segundo trimestre de 2022 fue de 13.057 euros, un 2,7% más alto que durante los tres primeros meses del año (12.715 euros). El crédito medio solicitado para estas compras durante el primer semestre es un 3,4% superior a la cantidad media solicitada en todo 2019.

Esta situación coincide con la caída morosidad de los créditos concedidos por la banca española a hogares y empresas, que continuó bajando en julio y se situó en el 3,85% frente al 3,88% del mes anterior, tras reducirse ligeramente tanto la cartera crediticia en vigor como el saldo de impagados. Este indicador está en sus niveles más bajos desde enero de 2009, según el Banco de España.

CENTRO EUROPEO DE EVO ILICIÓN ECONÓMICA, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

nidad con lo disp De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la mercanhi ("ERTINO BURPOD DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A." (En adelante, la "Sociedad"), y en virtus del acuerdo del Comejo de Administración de fecha 15 de septiembre de 2022, por la gresente se convoca a los serbores accionada a la Justa Caneral Estracorisaria de la Sociedad que se creterará en el domicilio social de la Sociedad que se creterará en el domicilio social de la Sociedad que se creterará en el domicilio social de la Sociedad que se creterará en el domicilio social de la Sociedad Que Justa Torros. Business Area (ETA), torro de catalla Casto Torros. Business Area (ETA), torro de catalla 2004 de, Madrid, el próximo día 28 de octubro de 2022, alas 50 do florac con arreccio al supuerbo. a las 10:00 horas, con arregio al sign OR DEN DEL DIÁ

#### JUNTA EXTRAOR DINARIA

Nombramiento y/o reelección de Consejeros.
 Delegación de las facultades para ejecutar los

3,- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la

Finalmente, se recuerda el derecho que asiste a lo

Sociales de la Sociales Sociedades de Capital. En Mandrid, a 15 de septiembre de 2022 El Présidente del Corneip de Administración "CEDEC HOLDING, S.A." representada por D. Marc Alexandre Burini

ENCOFRADOS INDE-K, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la entidad ENCOFRADOS INDE-K, Sociedad Anónima, Junta General Extraordinaria a celebrar er Málaga, Calle Hilera 10, escalera B, primera planta, Notaria Blesa y Chaves, el dia 3 de noviembre de 2022, a las diez horas, en primera convocatoria, o al dia siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del dia

Primero. Análisis de la situación de la ociedad: paralización de sus órganos sociales.

Segundo. Disolución, en su caso, de la ociedad, de conformidad al apartado 1º d) de artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Tercero, Nombramiento de liquidador.

Málaga 20 de septiembre de 2022 Administrador Solidario. Daniel Jorge Houche

Anuncio de transformación y fusión Explotaciones Inmobiliarias Zaragozanas, Socieda d Anónima (Sociedad transformada y absorbente)

Servicios Coordinados, Sociedad Anónima Aragonesa de Explotaciones Inmobiliarias, Sociedad Anónima

Promociones Inmobiliarias y Turísticas Aragones as, Socied ad Anónima Polígono Industrial de Alcarrás, Sociedad Anónima Actuacions Inmobiliaries Lleidatanes. Sociedad Anónima

(Socied ades transformadas y absorbidas)

En cumplimiento de lo previsto en los artículo 14 y 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante, la "Ley") se hace público que el día 30 de junio de 2022, las Juntas Generales de Explotaciones Inmobiliarias Zaragozanas, S.A. (en adelante, "EIZASA") Servicios Coordinados, S.A. (en adelante "SERCOSA"), Aragonesa de Explotacione Inmobiliarias, S.A. (en adelante, "ADEISA" y Promociones Inmobiliarias y Turisticas Aragonesas, S.A. (en adelante, "PITASA") y los accionistas únicos de Polígono Industria de Alcarrás, S.A. (en adelante, "POLINASA" y Actuacions Inmobiliaries Lleidatanes, S.A. (en adelante, "AILLSA") acordaron (i) la transformación de cada una de las sociedades en sociedades de responsabilidad li mitada y (iii la fusión por absorción de SERCOSA, ADEISA PITASA, POLINASA y AILLSA por parte de EIZASA

Asiste a los socios y a los acreedores de la sociedades participantes en la fusión el derecho a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión y a lo acreedores de cada una de dichas sociedades el derecho a oponerse a la fusión, todo ello er los términos de los artículos 43.1 y 44 de la Ley.

En Zaragoza, a 15 de septiembre de 2022 D. Miguel Valentin Carreras Calve te Administrador Único de la Sociedas transformada y absorbente y de las Sociedades transformadas y absorbidas.

# **LARAZON**

# **Financieros** Societarios Agrupados

FARRICACION DE MATERIAL ELÉCTRICO. S.A.II. (Sociedad Absorbente)

> VERTCORALINA, S.L.U. (Sociedad Absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en e artícul o 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que FAMATE ENTERPRISES HOLDING, S.L.U. Accionista Único de FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.U., y la propia FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.U. en su condición de Sociúnico de VERTCORALINA, S.L.U., ejerciendo las competencias de la Junta General de las citadas sociedades han adoptado en fecha 14 de sentiembre de 2022 la decisión de anrobala fusión por absorción de VERTCORALINA S.L.U. (Sociedad Absorbida), por parte de FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.U. (Sociedad Absorbente). Dicha fusión suponla disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque a la sociedad absorbente del patrimonio social de la sociedad absorbida, quedando subrogada la sociedad absorbente en todos los activos pasivos, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida con carácter general y sin reserva n limitación alguna y con extinción de la sociedac absorbida, todo ello con arreglo a los términos del Proyecto Común de Fusión formulado po el Órgano de Administración de las sociedade ntervinientes en la fusión en fecha 18 de junio de 2022.

Dado que la Sociedad Absorbida está integra directamente participada por la Sociedad Absorbente, resulta de aplicación el régimes simplificado previsto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificacione Estructurales de las Sociedades Mercantiles Asimismo, resulta de aplicación el artículo 42 de la citada lev.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtene el texto integro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derechde los acreedores de dichas sociedades : oponerse a la misma, todo ello en los término establecidos en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

En Peralta de Alcofea y en Uiçà de Vall, a 15 de septiembre de 2022. - Don Carlos José Latre Navarro Administrador único de FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO. S.A.U. (Socie dos Absorbente) y de VERTCORAUNA, S.L.U. (Socie dad Absorbida)



El objetivo de Embargos a lo Bestia es tener más de cien tiendas en cinco años

# El «low cost» del mueble crece un 600% con la crisis

Embargos a lo Bestia ha pasado de facturar 2 millones en 2017 a 36 y no deja de expandirse

R. L. Vargas, MADRID

Embargos a lo bestia no es un negocio de productos de segunda mano. Las más de 5.000 referencias del hogarque vende este negocio «low cost» en sus tiendas y su web son «nuevas y tienen tres años de garantía», asegura su di-rector general, Pablo Franco. Lo que sí tienen en común lo que vende esta compañía con los productos procedentes de un embargo es que son igualmente baratos, añade. Y esaes laideaque pretendían evocar en sus compradores cuando eligieron el nombre: preciosbajos «Buscábamos un nombre de impacto. Nos decidimos por este porque te llevaa que pue-de tratarse de productos malos o de segunda mano. Pero esto, que en principio puede ser malo, te lleva tambiéna pensar que seguro que son más baratos. Y esa es la ideaque queremos para el consumidor», explica Franco.

A lomos de una filosofía de negocio que su director general resume con la frase «yo siempre seré el más barato», la compañía fundadaen Alhama (Murcia) en 2015 hacrecido en los últimos años. De tener tres tiendas y facturar dos millones de euros en 2017 ha pasadoa los 25 establecimientos con los que cerrará este año yun a facturación de 30 millones. Su modelo funciona porque, como explica Franco, son capaces de ofrecer productos nuevos «low cost» que adquieren en condiciones preferentes -más económicas- de los acuerdos que tienen con proveedores recurrentes (50%), importadores (30%) ytambiénde liquidaciones de modelos descatalogados, sobrestocks o devoluciones de productos que no han sido utilizados (20%).

«Aquí es donde hacemos más publicidad. Es donde puedo hacerlos mayores descuentos, ofrecerlos a un coste mucho mejor

del los productos que adquiere la firma murciana proviene de proveedores recurrentes que el resto del mercado. Aunque los demás también los vendan, vo los vendo más baratos», dice Franco, Y con ello, añade, atrae a clientes que «luego ya en tienda, comprueban que vendemos baratoy se llevan otros productos», añade.

El éxito lleva a la expansión. «Cuantas más tien das abras, más facturas». En cinco años, la compañía espera haber superado las cien tiendas, los 150 millones de facturación y los 20 de beneficio bruto. Paracompletarlo, recursos no le van a faltar. «Cuando el negocio arrancó, lo hizo a pulmón de los accionistas y con financia-ción bancaria», indica su director general. Sin embargo, «ahora, y sin que nosotros hayamos ido a buscarlos, han venido fondos de inversión a tocar a nuestra puer-ta, aunque nunca venderemos la

Con presencia en Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla - La Mancha, su idea es completar el despliegue en las regiones en las que ahora está presentey luego avanzar hacia el norte, hacia Madrid. Para ello cuentan en este momento con un aliado: la coyuntura económica. «En la situación actual, con los precios subiendo y los salarios congelados, vemos una clara oportunidad para ganar más cuota de mercado». «Nosotros vendemos productos que hacen falta en las casas – muebles, electrodomésticos...- Y el modelo "low cost" está alalza», argumenta. Su percepción es que la situación actual se va a prolongar a medio plazo».

ECONOMÍA 23

# Agricultura

# Opinión

# Ribera versus Planas

Cécar Lumbrera

l Gobierno se resiste a abordar, como si temiese un calambrazo, la implantación de la contratación de dos potencias eléctricas para riego a lo largo del año. La semana pasada, en el Congreso de los Diputados, se rechazó una proposición de Ley presentada por el PP en este sentido, ya que vota-

ron en contra de la misma el PSOEy Podemos, mientras que el PNU se abstario. Puedeparecer un hecho menor, pero no lo es por un doble motivo. Primero, porque es una reivindicación tradicional de los regantes, que supondría un ahorro de 1.000 millones de euros, aunque la cifra puede variar en función de los precios de la luz que se utilicen para hacer los cálculos. En segundo lugar, nos encontramos ante una situación en laque el Gobie mo estáincumpliendo la legalidad vigente, porque desde 2018, insisto 2018, el Ejecutivo está obligado a aprobar una norma para regular la contratación deesa doble potencia, yaque así se esta bleció en una Ley aprobada ese año, todavía con Rajoyen La Moncloa; por si eso no fuera suficiente, los propios sodalistas incluyeron esta misma medida en otra Ley aprobada el año pasa do. Si todo lo anterior es así, ¿por qué motivos no se establece esa doble potencia? Habría que hacer esta pregunta a Teresa Ribera, laministra encargada de la Energía, y también a Luis Planas, que debería instar a su colega, a la vez que jeja, porque es vicepresidenta, acumplirla Ley. Pero, demomento, los dos pasan

Y otro asunto en el que confluyen las competencias de los dos ministros es el lobo. La normativapara proteger a esta especie depende de Ribera y de los de Transición Ecológica, pero los que sufren las consecuencias son los titulares de explotaciones ganaderas en régimen extensivo, que han visto cómo se maltiplicaban locataques en los últimos años, y algo tendrá que decir elministro de Agricultura en ello. Vamos a vercómo se manifiesta Planas en el debate de hoyen Bruselas, tras la petición planteada por siete delegaciones de otros tantos Estados miembros, para que se revisen las normas de protección del lobo ante el aumento de su población. Mucho me temo que se pondrá de perfil.

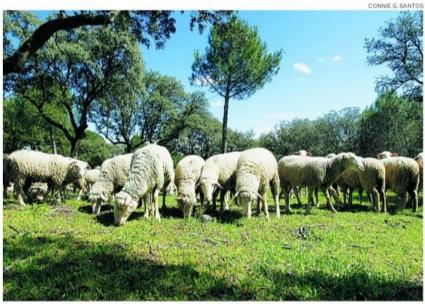

Los ataques de lobos a las explotaciones ganaderas españolas son cada vez más frecuentes

#### Ganaderia

# Siete socios de la UE piden que se revise la protección del lobo

España no se suma a esta petición, que se estudia hoy en Bruselas

C. Lumbreras. MADRID

Siete estados miembros de la UE, entre los que no se encuentra España, van a solicitar hoya la Comisión Europea, durante la reunión del Consejo Agrícola, que revise la situación de los grandes carnívoros en la UE, especialmente del lobo. Los siete países que han plan-

teado esta petición son Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Letonia, Rumania y Eslovaquia, que quieren «saber en qué medida la legislación actual está adaptada parahacerfrente ala amenaza creciente de los grandes carnívoros y paraconservarlastierras agrícolas ricas en biodiversi dad». Pretenden que se ponga en marcha un sistema de vigilancia europeo armonizado y sistemático para recoger datos precisos y actualizados sobre las poblaciones de estas especies conel finde definir el «buen estado de conservación». Luis Planas, el ministro español, tendrá la oportunidad de dejar clara su posición en los debates de hoy. Durante los últimos años se han intensificado los ataques de los lobos en España, hasta el punto de haberse conver-

tido en uno de los principales problemas de la ganadería extensiva; también se han multiplicado las protestas de los titulares de las explotaciones y de las osganizaciones agrarias.

Los citados países alertan de que la población de lobos en Europacontinental, que se estima en 17.000 ejemplares, puede aumentar de forma exponencial a razón de un 30% anual. Solicitan que se autoricen derogaciones en el régimen de protección estinicta y una posible regulación de la densidad en las regiones para las zonas más afectadas, en las que la ganadería extensivade sempeñat adicionalmente un papel vital. También reclaman que se contenta di conditados de protección de los rebaños, los sistemas de vigilan cia y un régimen de compensación para los ganaderos en caso de pérdidas en el próximo marco financiero plurianual de la UE, que se aplicará entre 2028 y 2034.

Además del lobo, los ministros Ademas de 1006, los ministros de Agricultura de la UE abordarán hoy otros asuntos, entre los que fi-guran los siguientes: la propuesta de revisión de la directiva europea sobre las emisiones industriales (cuyo ámbito de aplicación se am-plía a ciertas explotaciones gana-deras), las medidas de logística para ayudar a Ucrania a exportar sus cereales y se hará un nuevo análisis de los mercados agrarios. Asimismo, se estudiará el mercado de los abonos, cuyo precios (afectados por las elevadas cotizaciones del gas) están disparados; además, en algun os cas os puede haber problemas de disponibilidad. La Comisión Europea ha anunciado que prepara un plan de apoyo a los fabricantes de la UE con el objetivo de garantizar su abastecimiento.

# El sector del ajo presiona a Bruselas para forzar precios más justos

L.R.E. MADRID

El sector de la producción de ajo se reunirá en Bruselas entre el martes y el miércoles con responsables de la Comisión Europea y también con varios eurodiputados para plantearles una demanda que igualmente comparten los ajeros de Francia, Italia y Portugal: la de que convenzan a las grandes superficies de que paguen los ajos a mayor precio a los productores. El presidente de la Sectorial Nacional del Ajo de Asaja, Miguel del Pino explicó que los ajeros españoles serán recibidos, en representación de la Comisión Europea, por responsables de «la Unidad 2, de Frutas y Hortalizas», mientras que, entre otros, también tienen «citas confirmadas» con varios europarlamentarios, como Clara Aguilera (PSOE) y Juan Ignacio Zoido (PP). La cuestión es que el sector ajero español y europeo afrontan «los mismos problemas» y han forjado en su última reunión semestral, celebrada este mismo año en Lisboa(Portugal), una estrategia común, que pasa por denunciar que sus costes de producción «no se ven reflejados en el precio» que perciben y ello a pesar que de ahora sus gastos se han incrementado «entre un 20 y un 30%».

24 SOCIEDAD 4.5

▶El investigador del CSIC Miguel Ferrer analiza las amenazas del cambio climático en la biodiversidad y pide un cambio de mentalidad en la sociedad para frenarlo

# «<u>Lo qu</u>e ha pasado en Doñana se advirtió en los 80»

#### Ana Abizanda. MADRID

Aunque el cambio climático ya viene de lejos, este verano sus efectos se han dejado notar con especial fuerza en nuestro país con la ola decalor que provocó un aumento de las muertes entre junio y agosto - más de 4.700, según el Instituto Carlos III- y una pavoros a ola de incendios que ha arra-sado más de 290.000 hectáreas de superficie forestal. Estos dos han sido los efectos más dramáticos, pero hayotros muchos más «silenciosos» igual de preocupantes. LA RAZÓN ha hablado con Miguel Ferrer, investigador del CSIC que desarrolla su labor en la Estación Biológica de Doñana, y detalla al-gunos de los principales problemas que amenazan a la biodiversidad en España.

A día de hoy se estima que la temperatura mediaen elhemisferio norte aumenta unos 0,45°C hacia el norte al año. «Un anima tipo ave puede responder a eso relativamente bien, solo tiene que volar un poco más. El problema resideen sial lugar al que llega sea climatológicamente mejor pero que no haya comida. A eso es lo que se llama "desajustes", y es una de las consecuencias del cambio climático», señala Ferrer.

El problema, según el experto, es que a esa misma situación tienen que enfrentar setambiénotras especies con capacidad de respuesta más limitada y éstas «son las que más preocupan». «Imaginemos el caso de un micromamífero, un topillo por ejemplo, que trata de seguir la velocidad del cambio climático desplazándose medio kilómetro al año hacia el norte. Es posiblesi pue de alcanzar esa velocidad ysi además el paisaje no está fragmentado, porque en ese casollega a una barrera que no puede cruzar».

Otro de los problemas surge cuando se produce un incendio forestal. Entonces, las especies más afectadas varían de nuevo según su capacidad de respuesta; es decir, «las que pueden huir ylas que no», y la consecuencia más inmediata es que «su hábitat original se ve muytransformado». El biólogo señala que «las condiciones climáticas están cambiando, por loque hay más incendios pero sobre todo son de mayor extensión». La razón de ello es «el clima

La supervivencia de muchas especies dependerá de su poder de adaptación al cambio climático

«Mirar los recursos naturales desde lo económico es matar la gallina de los huevos de oro»

y la situación en la que se encuentra la vegetación». Un dato estremecedor es que un bosque de encinas, robles o alcornoques «puede tardar 200 o 300 años en volver a tener el mismo aspecto que antes del incendio».

Además, ante la repoblación de especies arbóreas en zonas quemadascon finese conómicos, este experto hace hincapié en que «tenemos la costumbre de mirar los recursos naturales solo desde un punto de vista de rendimiento económico, ylo hacemos muchas veces a costa de matar la gallina de los huevos de oro. Un bosque no es solo producción de madera, ambién tiene otras muchas funciones. Espero que aprendamosa hacer las cosas de un modo más

inteligente», destaca. El caso del Parque Nacionalde Doñana, donde el experio desarrolla ahora su carrera, ha vuelto a la actualidad tras la dessparición de la última laguna de agua dulce que había resistido a la sequía, la de Santa Olalla, que proporcionaba refugio a aves migratorias y mamíferos. Aunque este hecho yaha sucedido otras veces, organizacione secologistas han dado la voz de alarma ante lo que con sideran «un punto de no retono».

« Doñana» e estásecando literalmente, hemos sacado tanta agua de la piscira que la estamos vaciando», se lamenta el investigador, que desarrolla su labor en la Estación Biológica del Parque. «Yo trabajo con aves de presa, que son muy bueno sindicadores dela biodiversidad de la zona. Antes eran un espectáculo increíble por su diversidad y densidad y ahora prácticamente han abandonado Doñana», afirma.

Doñana», afirma.

El profesor del CSIC cuenta que el aguadulce, que es la superficial, procedía de las cuencas vertientes al parque y que eran siete en el pasado. «Ahora nos queda una y media, que está sujeta a variaciones por la pluviosidad, con lo que las perspectivas a medio-largo plazo no son buenas».

las perspectivas a meno-targo plazo no son buenas».

Elotro problema proviene de los acufferos «y con los que las cosas se han hechanera sicabe, proque eso fundamentalmente es culpa nuestra». «Lo que ha ocurrido es que se ha sobreexplotado el acuffero y ha disminuido el nivel del agua». La gravedad de este hecho es que no es algo nuevo, en los años 80 se presentó la primera denuncia ante la entonces Comisión Europea en Bruselas para denunciarlo que estaba ocurriendo con las extracciones de los acufferos. «Desdeentonces nada ha cambiado, sino que el número de pozos ilegales y el volumen de agua ex-

mentar». «Me gustaría saber qué han aportado de innovación todos esos cultivos bajo plástico y su impacto socioeconómico, porque yo lo que veo sobre todo son trabajadores temporeros a cuyas condiciones de trabajo habría que echar un vistazo». Todo esto es «paraque unos ganen mucho dinero y todos los demás nos quedemos sin Doñana», subraya este experto, quien recalca que «es un asunto complicado desde el punto de vista legal, pero hemos he cho cosas más difí-

El cambio en la mentalidad de la sociedad en los últimos 40 años sobre la conservación de la naturalezay el medio ambiente hatraí-

ciles, como la reconversión de los

altos hornos», asevera.

do consigo actuaciones de conservación muy importantes para la protección de especies y su entorno y algunas de ellas que antes se perseguían han aumentado en España «sobre todo porque ha desaparecido la presión contra ellas». No obstante, pese a que los mensajes han llegadoy la gentese han concienciado este experto duda de que «los mensajes que se envían sean los correctos».

« Me gustaría pensar que, tras la fiebre de los años 70-80, se haya aprendido que labiodiversidad no es solo un bonito oso panda, sino aquello que permite que el airesea respirable, el suelo fértil y el agua potable. El objetivo fundamental es la conservación de nuestra propia es pecie», zanja.

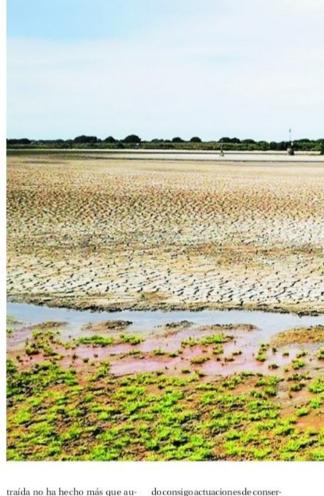

LA RAZÓN • Lunes, 26 de septiembre de 2022



La laguna de Santa Olalla, la permanente más grande de Doñana v la última que ha mantenido aguaen agosto terminó por secarse del todo debido a la explotación excesiva del acuifero por el complejo turístico de Matalascañas

# Una vida dedicada a la defensa del medio ambiente

#### A. A. MADRID

Miguel Ferrer actualmente es presidente de la Fundación Migres, creada en 2003 por iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para el seguimiento de la migración de aves en el estrecho de Gibraltar. A lo largo de su trayectoria ha recibido numero sos galardones, como el Premio Andalucía de Medio Ambiente 1999 por los trabajos de investigación sobre el vertido tóxico de Aznalcóllar, el «Watson Raptor Science 2013» – otorgado al artículo científico más destacado del año–o en 2017 el Premio Fondena por su labor en la Estación Biológica de Doñana.

Especialista en aves rapaces, es uno de los mayores expertos europeos en su flujo migratorio. Está particular mente orgulloso del proyecto de reintroducción de una especie de ave de presa que estaba extinguida en la penínsuta, el águila pescadora, que ahora ya cría de nuevo en nuestro país,



Ferrer es especialista en las migraciones de aves rapaces

y de la que hay actualmente 50 pollos en Huelva y Cádiz. En este momento su equipo trabaja con Iberdrola en una nueva reintroducción en la costa de Valencia.

ducción en la costa de Valencia. Tambiénfue uno de los responsables de la recuperación del águila imperial. Cuando comenzaron solo había 100 parejas y estaba en peligro de extinción debido en su mayor parte a las electrocuciones de estas aves por lostendidos eléctricos. Gracias al trabajo conjunto con las compañías eléctricas se localizó y protegió los tendidos más peligrosos y se logró reducir en un 82% las muertes de estas águilas en electrocuciones. Actualmente la población supera las 600 parejas.

# Peregrinos «sobre ruedas» en el Camino francés

Recorrer seis etapas de unos 16 kilómetros en silla de ruedas requiere cuatro voluntarios por cada persona

#### Marta de Andrés, MADRID

Desde el 2017, la Orden de Malta organiza al menos una vez al año una peregrinación a Santiago de Compostela con peregrinos en sillas de ruedas, recorriendo algunas de las antiguas encomiendas de la orden en la ruta jacobea.

Se trata deunverdadero «Camino de Santiago», una peregrinación de siete etapas -de umos 16 kilómetros cada una - en silla de ruedas para personas con movilidad reducida de cualquier edad, en la que se recorren un total de 110 kilómetros por el Camino francés a su paso por Palencia, León, Lugo y teniendo como destino final la Catedral Composte lana. La elección de estaruta se debe a que es la más transitada, y en la que hay mayor número de albergues y establecimientos adaptados.

Hoy comienza la tercera ruta «Camino sobre Ruedas» que la Orden ha organizado esteaño (ya han hecho dos más, una en julio y otra en agosto). Un grupo de 22 personas, integrado por 16 voluntarios, 4 peregrinos en silla de ruedas, un capellán y una persona quelleva un vehículo que hace las funciones de «coche escoba» partirán del municipio de Villar de Mazarife (León) con la intención de llegar a abrazar al santo de España el próximo 2 de octubre.

#### Sillas de una sola rueda

La peregrinación de personas con movilidad reducida o discapacidad es posible gracias al uso de unas sillas con una sola rueda disadas especialmente para discurrir por caminos y entornos rurales. «La idea de poner en marcha esta iniciativa nos rondaba desde hace mucho, pero era esen-

cial encontrar un tipo de silla que o permitiera. Cuando salieron modelos como Joëlette, con una sola rueda, empezamos ya a darle forma, y planear las primeras ruas», explica Carlos Ortiz, responsable yorganizador de los proyectos del Camino de Santiago de la Orden de Malta.

Cada silla necesita al menos cuatropersonas, una que da equiibrio des de atrásy otra querealiza, a función de tracción y dirección, y dos a los lados para estabilizar.

De este modo, cada peregrino va acompañado por cuatro volunarios que le ayudan a recorrer cada metro. Una tarea que requieeun esfuerzo importante de equipo, yque es un reto mental y emocional para el propio peregrino.

«La mayoríade las personas con movilidad reducida que participan son absolutamente indepentientes en su vida diaria, por lo que dejarse ayudar de este modo por los voluntarios estodo un acto le humildady de entrega. Siempre nos dicen que la parte más difícil para ellos es esta, la de depender le otros, y la mayoría lo toma como su ofrecimiento espiritual para el Camino», destaca Carlos González Barandiarán, el otro «Carlos» artifice de este proyecto.

En total, se completarán unos 110 kilómetros de recorrido, no ineales, porque las condiciones especiales de los albergues para personas con discapacidad no permiten otra opción.

«Hay etapas que, por mucha silla especial que lleves, no son riables, por eso se hacen al final. Jacemos más de 100 kilómetros pero no son los últimos, debido a a dificultad de encontrar alber guesy espacios adaptados», matiza. Y es que esta iniciativa también esta sirviendo para que cada vez más lugares de los que integran las distintas etapas de la ruta xacobea se interesen por mejorar su adaptación a las personas con movilidad reducida. «Nosotros ponemos nuestro granito de arena y estamos notando que, desde que empezamos, las cosas van cambiando poco a poco y cada vez más estable cimientos están interesados en



Una parada en el camino para el descanso de los peregrinos y los voluntarios que los acompañan

#### Integración

# Hacer el Camino con discapacidad, una aventura cada vez más factible

PAunque sea complicado de imaginar, ya en la Edad Media eran muchas las personas discapacitadas que se aventuraban a realizar el Camino de Santiago en busca de un milagro o de una cura por parte del Apóstol, tal y como afirma el Códice Calixtino. Muchos siglos después, aún no se ha conseguido adaptar completamente ninguno de los recorridos a los peregrinos con movilidad reducida, pero si se trabaja en esa dirección. El gran avance vino por parte de las sillas de ruedas handbike, las que se utilizan para ciclismo y que tienen tan solo tres ruedas y, posteriormente, la silla Joelette, de una sola rueda, apta para las actividades de senderismo, el trekking o las carreras en cualquier tipo de terreno, incluso los más accidentados.

Por otro lado, la época del año elegida para realizar el Camino es crucial, ya que en los meses más lluviosos la mayoría de caminos son tot almente inaccesibles al estar inundados. La primavera y el otoño son las mejores épocas para las personas con algún tipo de discapacida d, dado que no hay tanta afluencia.

27

# LARAZÓN

# II Premios Bienestar y Calidad de Vida

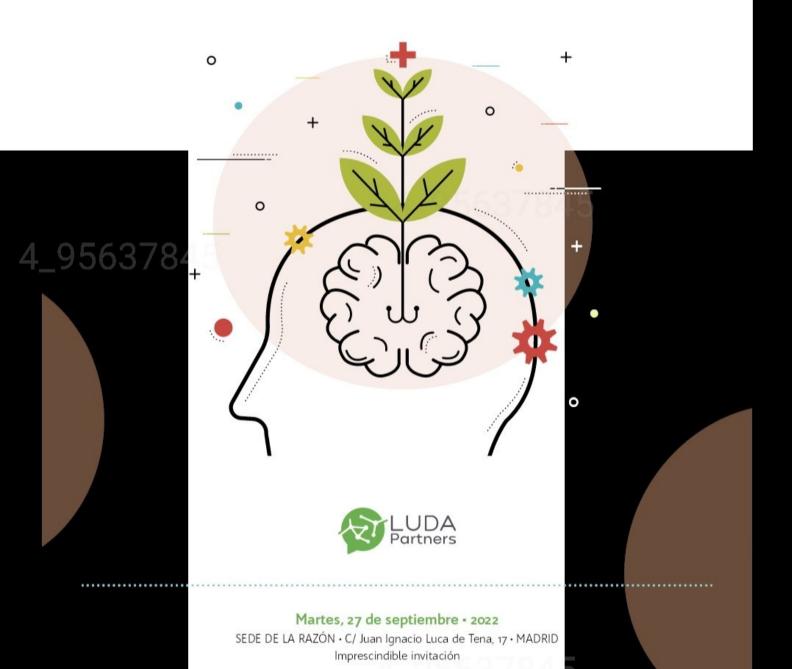

# LARAZÓN presenta la nueva oferta editorial que te va a cautivar

Llévate una revista cada día con tu periódico



#### Jueves

El corazón más actual con la revista Más y Más.

#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica.

# Domingos

Fiel a tu cita de siempre. la revista Diez Minutos.

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida, Gerona, Galicia y Cantabria.

#### **GALICIAY CANTABRIA**



Sábados Más y Más

> Domingos **Diez Minutos**





Disfruta más de la semana con



Revistas de venta opcional con La Razón. Oferta válida solo para Galicia y Cantabria.



El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en valor la labor de las mujeres en el campo P. 31

## Las caras de la noticia



Antonio Mingorance

Reforestación de los Espacios Naturales. Bidafarma dona 20.000

euros a la Fundación
Patrimonio Natural para
la plantación de árboles
autóctonos de algunas
zonas de los 33 espacios
naturales de Castilla
y León. De esta forma
demuestra su compromiso
con el Medio Ambiente.



César Pérez Gellida

#### Éxito de la II edición Blacklladolid.

El certamen literario que impulsa la Diputación de Valladolid, Blacklladolid, ha cerrado sus puertas en su segunda edición con un nuevo éxito de público y de participación. El broche final lo ha puesto la entrega del premio a Julia Navarro.



El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el acto de León

# Mañueco pide no mirar a otro lado como Sánchez y apoyar a las familias

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León asegura que «tengo las ideas claras y seguiré gobernando con tranquilidad»

E. Ajuria. LA BAÑEZA (LEÓN)

l presidente de la Junta y del Partido Popular (PP) de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, volvió a acordarse de los que peor lo están pasando, y aseguró que «en estos momentos de incertidumbre no es el momento de mirar a otro lado como hace el Gohiemode Sánchez es el momento

de estar a la altura apoyando a las familias y a las empresas».

Asimismo, indicó, durante un acto del PP en la localidad leonesa de La Bañeza, que «tengo las ideas claras, voy aseguir gobernando con tranquilidad y nadan inadie me va adesviar de este objetivo porque sé lo que hayque hacer para apoyar a empresas, familias y el medio rural, fortalecer la economía y mejorar los servicios públicos».

Fernández Mañueco afirmó que el Gobierno autonómico «es la ad-



Mañueco, Santiago, Carrera y Muñoz reparten arroz a los afiliados

ministración que más invierte en la provincia», así como que el PP «es el partido que cree más y mejor en la provincia» y que él está y estará «siempre al lado esta gran tierra que es León».

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico hizo un repaso a las medias puestas en marcha por la Junta, entre las que recordó la ampliación de laeducación gratuita de dos a tres años y la dotación de más becas.

En el ámbito sanitario, el líder popular señaló que setrabaja para que «haya profesionales de medicinay enfermería entodos lugares» y rebajar las listas de espera.

En cuanto a la economía, Alfonso Fernández Mañueco expuso que la Junta trabaja para «tener los más bajos de su historia», lo que «crea empleo y protege a las familias», de la mano de «una revolución fiscal que beneficiará especialmente rentas medias y bajas» con «unareduccióndel IRPE; fiscalidad más baja en el medio rural y ayudas más altas para las familias más necesitadas».

«En León hay gente que no le gusta que se hable de lo que hace el Gobiemo autonómico por la provincia y son los mismo que miran a otro lado cuando se reclama a Pedro Sánchezproyectos pendientes, porque son sumisos al Gobierno y están en los ayuntamientos y la Diputación provincial», denunció el presidente de la Junta.

#### Apoyo para León

Frente a ello, Fernánd ez Mañueco quiso poner de relieve que «inversiones másimportantes enregadio y concentraciones parcelarias se hacen en la provincia», así como infraestructuras como las obras de la estación de autobuses, el conservatorio de música o la red calorque henefician? 20,000 horaus en educación «con más investigadores para los campus de León y Ponferrada de la Universidad de León».

En materia de empleo, señaló que «León tiene el mayor número de personas trabajando desde el año 2010», al tiempo que «se opta por la ampliación parque tecnológico, el polígono de Villadangos y diferentes empresas». «Los compromisos con Leónno son las palabras y el victimismo inútil de otros, sino hechos, inversiones y una gestión eficaz», subrayó.

# Castilla y León

# Proponen <mark>una web</mark> de alimentos de España y Portugal

La Consejería de la Presidencia, impulsora de la iniciativa, defiende la calidad de los productos de Castilla y León



Reunión preparatoria para la Cumbre hispano-lusa

Raúl Mata, VALLADOLID

El director de Acción Exterior, Fernando Rubio, ha participado en Vila Nova de Gaia (Portugal), en la XIV Comisión Luso-Española de Cooperación Transfronteriza (CLECTF).

Este foro que reúne a los principales actores de la cooperación transfronteriza a niveles nacional, regional y local de ambos países es el encuentro preparatorio para la próxima cumbre hispano-lusa que se llevará a cabo en las próximas semanas.

En esa jornada se han puesto de manifiesto las oportunidad esy desafíos que enfrenta la cooperación transfronteriza en los próximos años, teniendo en perspectiva el exigente contexto demográfico, climático, económico y energético a ambos lados de la frontera.

Entre las aportaciones de Castilla y León a la XIV Comisión Mixta el lirector ha destacado que «desde a Junta de Castilla y León lo que nemos propuesto es la creación del primer portal de venta conjunto de alimentos, portugueses y españoles, que aúne las marcas Produtos tradicionais portugueses y Alimentos de España, bajo una marca ibérica con elsello de alimentos sanos, en el que estaría Tierra de Sabor, aportando valorestanimportantes para el consumidor final como la calidad y el origen».

En este sentido, Fernando Rubio, ha precisado que ya se han realizado estudios sobre los productos agroalimentarios de la frontera, como el proyecto transfronterizo «lberphenol», una red cooperativa de investigación en el ámbito de los polifenoles y sus aplicacionesindustriales, liderado en España por la Universidad de Salamanca, dondese han probado las propiedades saludables de los productos ibéricos tradicionales.

En relación con la movilidad y las infraestructuras se ha acordado llevar a la próxima cumbre hispano-lusa la variante de Kronor

pano-lusa la variante de Kionor, tan importante y beneficiosa en las relaciones entre la región Norte de Portugal y Castillay León.

te de Portugal y Castilla y León.
Tal y como ha recordado el director, «esta conexión es fundamental para potenciar la estación
de Alta Velocidad de Sanabria,
mejorando así laconectividad del
centro de Portugal y Castilla y León
con el resto de España».

Al mismo tiempo, se ha hecho hincapié en mejorar las condiciones de Itramo N-122 entre Zamora y Quintanilha (distrito de Braganza) y promocionar el eje E-80 del Corredor Atlántico que atraviesa el espacio de cooperación Castilla y León-Centro de Portugal, como eje intermodal sostenible. También ha remarcado la importancia de garantizar la conectividad digital en toda La Raya, avanzando conlos corredores terrestres transfronterizos de pruebas 5G.



El líder socialista Luis Tudanca en la Fiesta de la Rosa de Ponferrada

# Tudanca acusa a Feijóo de que «toda España se avergüence» de la Junta

Así lo reitera el líder socialista en la Feria de la Rosa de Ponferrada (León)

Pedro Alonso, PONFERRADA

El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSOECyL), Luis Tudanca, insistió hoyen responsabilizar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que «en toda España se estén avergonzando del Gobierno de Castilla y León» enreferencia a lo ocurrido durante la última semana en sendas sesiones consecutivas del plenario de las Cortes, con broncas, insultos y recesos incluidos.

«Quiero recorda, porque la memoriaes frágil, que la primera decisión que tomá, después de haberse cargado a Pablo Casado por denunciar la corrupción del PP, fue avalar este Gobierno del señor Mañueco con la extrema derecha», reiteró Tudanca, que participó junto al ministro del Interior, Femando Grande-Marlaska, en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Popformada.

PSOE de Ponferrada.

Ensu intervenció nvolvió aculpar allíder nacional del PP de propiciar «la crispación» en Castilla y Leóny «que haya un vice presidente como García-Gallardo», en un momento en el que, segúnmatizó, «parece que hay un debate sobre si es moderado o no». «De moderado nada», repitió Tudanca durantes uintervención, evidendan do que «la memoria es frágil» en cuanto a lo primero que hizo como presidente pcpular.

A continuación, el líder de los socialistas castellanos y leoneses contrapuso apolíticos que «pueden transformar una ciudad sin
hacer ruido», como ejemplificó
conelsocialista Olegario Ramón
en Ponferrada, con «quienes insultan, crispany ejercen la política de forma frívola». Tudanca
defendió la gestión del regidor
berciano, quien confirmó su
candidatura a revalidar la Alcaldía ponferradina, y ensalzó su
«enorme capacidad de resistencia, sensibilidad, humildad y
honradez». «No todos somos
iguales», reiteró ante «algunos
queestán tratando de despresti-

# El secretario general del PSOECyL destaca el trabajo del alcalde de Ponferrada

giar permanentemente la actividad política», informa Ical.

Por otro lado, Luis Tudanca, advirtió de que «cuando el PP perdona los impuestos alos más ricos, quienes sufren son los humildes», en referencia a los 133 millones de euros que la Comunidad dejó de ingresar, segúnsus cifras, tras la supresión del impuesto sobre donaciones ysucesiones, una medida que, según matizó, solo benefició «a los 14.000 más ricos» y que trajo a colación en medio del debate a nivelnacionals obre el gravamen a las grandes fortunas.

#### Sociedad

## Zamora se vuelca en la lucha contra las enfermedades raras

Más de 3.000 personas se echaron a la calle en Zamora para participar en la XI edición de la Carrera de la Guardia Civil a beneficio de la Asociación de Enfermedades Raras. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, isabel Blanco; y el vicepresidente de la Diputación, Jesús María Prada, entre otras personalidades, quisieron mostrar su apoyo con su presencia a esta causa.



# Castilla - La Mancha

# La región pondrá en valor el trabajo de las mujeres en el campo

Entre el 14 y el 16 de octubre, la comunidad celebrará una feria de emprendedoras, con actos lúdicos

#### Laura Ramos, TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebrará este año el Día Internacional de las Mujeres Rurales en la provincia de Ciudad Real y lo hará con multitud de actos que tendrán lugar entre el 14 yel 16 de octubre, entre los que se encuentranuna feria de muje res emprendedoras, actos lúdicos y culturales, talleres, catas de productos agroalimentarios y otras actividades.

Así lo anunció ayer la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Torre de Juan Abad donde asistió a un encuentro con mujeres y donde detalló que el acto institucional del Gobierno regional parar conmemorar este día tendrá lugar el día 15 de octubre en Porzuna, una localidad del medio rural, en el entorno de Cabañeros, con problemas pare cidos a la comarca del Campo de Montiel, donde ha estado hoy la consejera, y como es el del reto demo-gráfico y ante el cual, «el Gobiemo de Emiliano García-Page está tomando medidas como la reforma fiscal que beneficia esencialmente a las personas que viven en el medio rural», subrayó.

«Castilla-La Mancha no va a perder nunca su identidad. Por lo menos, por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que no la pierda y buena parte de la identidad de Castilla-La Mancha es medio rural. Esto lo tenemos que tener claro», dijo la consejera.

Otra reflexión al respecto que lanzó es que, sin muje res, el medio rural no tiene futuro, por ello ha abogado por «visibilizarlas» y es que, tal y como explicó la conse jera, «cuando un pueblo se masculiniza está condenado al envejecimiento y a la desaparición. Por eso, el Ejecutivo autonómico, junto a los beneficios fiscales, trabaja en otros ámbitos como las políticas sociales o de empleo para que esto no ocurra».

Un dato que aportó Blanca Fer-

localidades pequeñas del Campo de Montiel, el Gobierno regional ha invertido en lo que va de legislatura 16,5 millones en políticas socia-les para el cuidado de las personas mayores y de las personas con discapacidad, para ayuda a domicilio, estancias diumas, viviendas tuteladas, servicio de teleasistencia, residencias de mayores, centros de día o centros especializados para personas con discapacidad, entre otras acciones.

Yyendo másallá-añadió la conse jera de Igualdad y portavoz – es-tas políticas también be nefician a las mujeres que siguen siendo la columna vertebral del estado del bienestar y «en la medida en qu

éste se fortalece, contribuye al objetivo de la igualdad, es decira que las mujeres podamos acceder más allá de las cuatro paredes de nuestro hogary de las tareas de los cuidados, a emprender, a trabajar, a disfrutar, a ser libres».

En ese sentido, Blanca Fernández subrayó que esta Legislatura ha sido muy importante, «no solo

La Junta trabaja para visibilizar a las mujeres con políticas de empleo y beneficios fiscales

para remontar los recortes del Partido Popular sino para dar un paso adelante» yune jemplo, según detalló, es la comarca del Campo de Montiel donde con esos 16,5 millonesse financian más de 131.000 horas de avuda a domicilio para atender a cerca de 600 personas beneficiarias, además de quienes viven con ellas que son práctica mente l .000. Otro eje mplo son las políticas de conciliación y corresponsabilidad puestas en marcha por la Consejería de Igualdad y Portavoz que, a través del Plan Co-rres ponsables y en las dos ediciones que lleva, ha invertido medio millón de euros en esta comarca para atender a 2.700 menores, según ha matizado la consejera.

Blanca Femández también ha puesto en valor la labor de los ayun tamientos pequeños que hacen posible la puesta en marcha de programas y servicios deriva-dos del Plan Corresponsables o la

La consejera de I gualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Torre de Juan Abad, en un encuentro con mujeres

# María Rosa Lojo ingresa en la Roal Acadomia Galloga

#### S. Vázquez. ORENSE

La escritora María Rosa Lojo (Buenos Aires, 1954), con raíces en Boiro, ingresará en la Real Acade-miaGalega (RAG) como miembro de honor el próximo miércoles 28 de septiembre enunacto enelque pronunciará el discurso titulado «Unha galega filla en Buenos Aires» en una sesión extraordinaria

que se celebrará a partir de las 19,30 horas en el salón de actos de la institución, en A Coruña. El presidente de la RAG será el encarga-

do de dar respuesta. La Real Academia Galega nombróa María Rosa Lojo miembro de honor en el pleno celebrado a finales de diciembre de 2019, pero el ingreso tuvo que aplazarse con motivo de la pandemia. En un comunicado, la RAG ha destacado

de la académica electacuenta con una destacada trayectoria tanto como experta en literatura como autora de una destacada obra creativa que la convirtió en «una de las escritoras argentinas más internacionales». Asimismo, ha puesto en valor que su voz está «profundamente vinculada a Galicia» –hija de padre gallego y madre castellana- y que la emigración y el exilio son constantes en

sus textos autobiográficos y deficción y en los ensayos de investigación, a labúsqueda de la restauración del legado gallego en el imaginario argentino como «im-prescindible elemento fundado de su nacionalidad».

En este sentido, la RAG ha subrayado que con este objetivo la escritora desarrolla también «una tarea de divulgación constante» entre la colectividad gallega en

Argentina y en foros especializa: dos internacionales.

María Rosa Lojo, doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ha sido investigadora prin-cipal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-cas de Argentina (Conicet) y en la actualidad es directora académica del Centro de Ediciones Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador, en la capital

# 46aC

Aurelia fue, sin duda, una de las mujeres más inteligentes que dio Roma en toda su Historia. Fue la madre de Julio César y en su homenaje se inauguró tal día como hoy del año 46 a.C. en el Foro de Roma el tempo «Venus Genetrix», la diosa de la maternidad y del hogar. César cumplia así una promesa que le hizo a la diosa antes de la Batalla de Farsalia, donde aplastó a Pompeyo. El templo fue construido de mármol sólido, con 8 columnas, y dentro del templo había una estatua dedicada a Venus y otras dos representando a Julio César y Cleopatra. POR JULIO MERINO

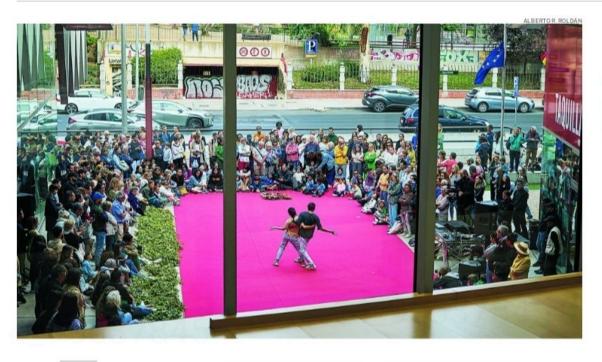

Madrid

Jornada de puertas abiertas en los Teatros del Canal La Comunidad de Madrid organizó, ayer, una jomada de puertas abiertas para toda la familia y con actividades gratuitas para disfrutar de los Teatros del Canal, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo «Domingos en familia». La sesión, con gran asistencia de público, contó con títeres, danza y visitas guiadas por las

instalaciones donde los asistentes pudieron visitar los bastidores del Teatro y del Centro Coreográfico Canal, observando a los creadores de vanguardia en plenos ensayos. El nuevo ciclo, que se desarrollará hasta el 4 de diciembre, programa un plan escénico que cuenta con once montajes de títeres, teatro de objetos y danza.

### Tráfico

# Los motoristas reclaman más seguridad

Miles de motoristas se concentraron, ayer, en Madrid y en otras quince ciudades, bajo el lema «Por el dereche a la seguridad y la movilidad». Las reuniones, que transcurrieron sin incidentes, comenzaron con la lectur de un manifiesto y, posteriormente, se realizaron recorridos por las calles de las distintas ciudades. Entre los actos, destacaron los homenajes en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tránsito.



Obituario Carmen Miró (1919-2022)

# Pionera en estudios demográficos



asocióloga, experta y pionera en estudios demográficos de Panamá, Carmen Miró, murió a los 103 años de edad, informaron medios locales y entidades que recuerdan y reconocensudestacadalabor. Nacida en Panamá el 19 de abril de 1919, Carmen Miró, hija del insigne poeta panameño Ricardo Miró, es considerada como una de las personas más avezadas en investigaciones y estudios sobre población latinoamericana. Graduada en la Universidad de Panamá, Miró fue nombrada en 1946al frente de la Dirección de Estadística y Censo de su país, y en los diez años que estuvo en el cargo se realizó en el año 1950 el primer censo de la población panameña. Entre uno de sus más destacados logros se encuentra la creación del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), el cual dirigió por casi una veintena de años por encargo de Naciones Unidas, y desde allí colaboró con diversas instituciones de la región.

#### Intelectual comprometida

En 1996 se le distinguiócon el Premio Universidad Ciencia y Tecnología, yen el 2002 con el Premio Ciencia 2002 de la Asociación Panameña parael Avance de la Ciencia. Fue premio Mundial de Población de las Naciones Unidas. Publicó varios libros sobre su especialidad, como «América Latina, población y desarrollo» (2009).

LA RAZÓN • Lunes, 26 de septiembre de 2022

El libro del día

«La semilla inmorta Jordi Balló y Xavier Pére 384 página: 19,95 euro



figura de un gángster del «noir» más puro.

S e duda ya por norma. ¿Hasta qué punto son originales los argumentos cinematográficos? Un siglo después de los Lumière, el cine demuestra ser el gran fabulador de nuestro tiempo, el arte que ha actualizado las narraciones fundamentales de la historia de la cultura Balló y Pérez proponer un recorrido por las grandes películas de la historia y cre an sorprendentes y apasionantes relaciones con los relatos fundacionales de la ficción universal. Así, descubrimos a la Cenicienta convertida en corista de Broadwayo a Macbeth encarnado en la trágica

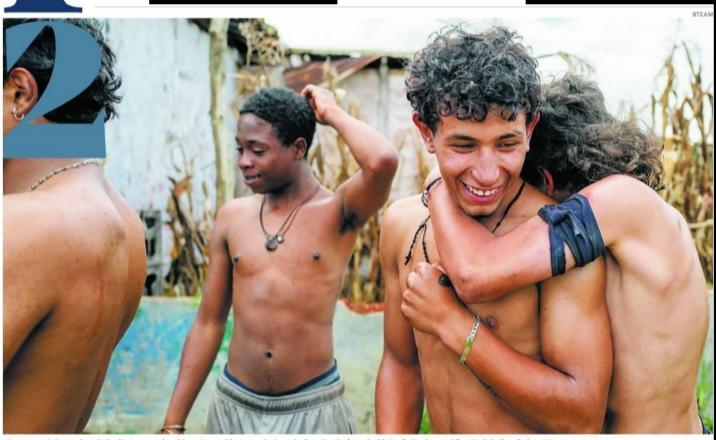

«Los reyes del mundo», de la directora colombiana Laura Mora, se alzó con la Concha de Oro a la Mejor Película en el Festival de San Sebastián

# El aparato más allá del realismo mágico

Matías G. Rebolledo

n una gala de entrega de premios sin apenas mensajes políticos, quizá por lo reducido del espacio para los discursos, quizá porque las pe-lículas ya hablabanpor sí solas en esos términos, las palabras de la directora costarricense Valentina Maurel ofrecieron un vergel filosófico. Un buen melón sin abrir, que se dice ahora: «Me gustaría que este premio fuera una invitación vehemente al Presidente y ala Asamblea de Costa Rica para que re consideren los recortes que le acaban de hacer al presupuesto de cultura. Y me encantaría que ello pudiera impulsar, por fin, la creación de una nueva ley del cine», decía la realizadora de «Tengo sueños eléctricos», película ganadora de la sección Horizontes Latinos. Preguntada por ello unos minutos después, Maurel ahondaba en lo interesante de su discurso: «Muchas veces, el cin elatinoamericano se aboca a la co-producción, buscando en Estados Unidos o Europa un dinero que es muy útil para sacar las películas adelante, pero que puede venir de la manoconideas reconcehidas neuróneas sobre questra identidada. Y la frase, incontestable, encontra baeco justo e nel premio

gordo. En la Concha de Oro. «Los reyes del mundo», la extraordinaria película de la colombiana Laura Mora sobre un grupo de jóvenes que intenta volver a las tierras que la guerrilla le arrebató a sus antepasados, está financiada por productores de hasta cinco países: Colombia, Luxemburgo, Francia, México y Noruega. No hay, por supuesto, nada de esa mano invisible en la visión dura, realista e informada de la realidad más allá de Medellín que plantea Mora en su película, pero la reflexión de Maura se deja sentir casi como un espectro. La condescendencia de la crítica española, esa que no duda en mentar el dichoso realismo mágico cada vez que alguien en Latinoamérica se atreve a soñar con sus propias venas, bien sea en el cine, bien sea en la literatura, parece incapaz de escapar de su propia idea de lo que debe ser el continente. No se trata de indigenismos baratos y caducos, ni siquiera de entrar en debates de restitución (qué culpa tendrá un señor de Luxemburgo de apostar por un proyecto tan sólido como el de «Los reves del mundo»), sino de crear redes sólidas que permitan que el cine en el centro y sur de América se cuente sus historias a sí mismo.

Y es que el panorama es desolador, con tan solo Chile, Máxico y Argentina contando con aparatos humcráticos sólidos ala hora definanciar proyectos. Yno hablemos delos documental, de aquello que que da enmarcado en la no-fic-ción o lo que apenas tiene salida industrial y comercial, condenado a buscarse lavidamás allá de las fronteras de la zona e incluso poniéndose en manos de Ulises, normalmente formados en Europa, de segunda o tercera generación. El triunfo de Laura Moray «Los reyes del mundo» en el Festival de San Sebastián, más que una refrenda a los anteriores pasos por la cita vasca de la directora colombiana, debería ser una llamada a la acción de los gobiemos latinoamericanos. Su cine es, a día de hoy, el más vivo del mundo y el que más posibilidades de expansión tiene en términos culturales. Matarlo, o dejar que se reduzca allende el Atlántico a un es-pejo del realismo mágico, sería un error imperdonable.

# Cultura / RE: Se vático animal

Rebeca Argudo. MADRID

nda Miguel Poveda, ese heterodoxo catalán del sur, inmersoen la actividad de hacer llegars unuevo álbum, titulado «Diverso», a todos los rincones. Y es que no podía ser de otro modo: su «Diverso», grabado en México, Buenos Aires y Los Angeles, es un viaje más que un disco. Uno que parte del flamenco más tradicional y clásico para establecer un impagable diálogo con otras mú-sicas y otros lugares. Del sur de España a México, del tango al «funk». Una aventura musical sin apenas fronteras.

«Siempre he sido una persona muy inquieta y curiosa», explica Poveda, «ygracias a esta profesión mía que tanto amo, y que me ha permitido viajar portodo el mundo y conocer otros lugares y otras músicas, he conseguido que se adhiera a mi piel todo aquello a lo que me he ido acercando a lo largo de estos años desde el respeto, el amor y la curiosidad. Así es como nace «Diverso», concebido como ese viaje con el que crear puentes entre los lugares que he transitado a lo largo de mi carrera musical. Me asfixian demasiado los micromundos, aunque los respeto, claro, yno megusta sentirme clasificado o encasillado en una sola cosa. Detesto sentirme así». De ahí el sentido de este trabajo: «Es una paleta de colores que estaba en mí y que tenía la necesidad de mostrar».

Con el cartel de «agotadas localidades» colgando de las taquillas de los más importantes teatros de nuestro país, de sde el mismo momento en que se inició la gira, arranca de nuevo este octubre en Sevilla para estar más tarde, el 11, en el Teatro Nacional de Cuba, un lugar donde el artista mantiene vínculos muy especiales, en un singular encuentro con músicos locales y la colaboración de Alain Pérez, reconocidísimo artista cubano. De allí volverá a Cádiz para recalar más tarde en Madrid, en el Teatro Coliseum, parafinalmente acabar despidiendo el año en su tierra querida, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el 27 de

Es Poveda todo voz y todo arte, pasión incontrolable. Inclasificable y carismático, capaz de, como él mismo dice, alejarse del micromundo para abrazar con su timbre lo macro; tanto las canciones de ayer, las más tradicionales y arraigadas, como las de hoy, las más soprendentes y arriesgadas.

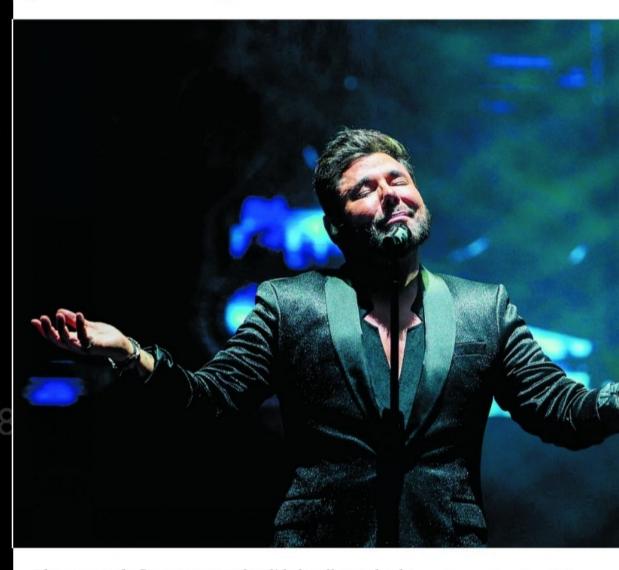

El cantante de flamenco agota localidades allá por donde pasa presentando su último trabajo, «Diverso», en el que mezcla sonidos típicos de su carrera con influencias del tango o incluso de géneros como el «funk»

# Miguel Poveda:

«Los políticos vienen y van, los que mandamos somos nosotros» Sin temor alguno. Desprejuiciadamente. Y amoldarse a ellas, y ellas a él: Miguel es todo emoción. «Soy simplemente alguien que ama y disfruta el escenario y la música», matiza, »y que huye cada vez más de lo que lo rodea. Cada vez me gusta ynecesito más el refugio, la calma y el silencio. Aunque pueda resultar paradójico, norque al finy alcaho estoy combinando eso con el ejercicio de una profesión que es justamente lo contrario».

#### Duende carismático

Es Miguel Poveda, sin duda alguna, una de las voces más importantes e imprescindibles del flamenco de este siglo, dentro y fuera de nuestras fronteras, y así lo demuestra ylo reafirma en cada una de sus actuaciones. Con «Diverso» ha querido, además de tender esos puentes entre el fla-

Opinión

# **Y así es como d**etengo el tiempo

Javier Menéndez Flores

Canta Miguel Poveda y se paran los relojes. El iempo, inmune a cualquier súplica o chantae, lo oye cantar y frena en seco: quiere observar a ese fenómeno que cada vez que abre la boca desata una corriente de desolada felicidad. Es un oxímoron, lo sé, pero a mí no me miren, pregúnten le a él, que es quien consigue crear esa atmósfera hija del placer y el llanto. Porque Poveda se inmola en cada canción, se nace el harakiri, lo entrega todo. Como si fuera su último recital. Igual que si detrás de él estuviéramos viendo avanzar una ola gigantesca que nos tragará sin remedio a todos, y él o supiera y decidie ra morir clavando, hondo, su espada. «Se acabó, queridos, pero ahí tenéis mi corazón en llamas. Es vuestro. Haced con él lo que gustéis». Y el público le toma la palaora y se apropia de ese órgano incandescente. y muere en cada parada de su espectáculo mientras siente una emoción que sólo la puede ofrecer la vida que se quiere y se gusta y se crece. La flecha o la bala del arte mayúsculo.

¿Quién dice que un niño no puede tener en un aparato de radio a su mejor amigo? A Mizuel, la magia que escupía aquel cacharro le

originaba una explosión de dicha en el pecho que no le proporcionaba nadie más. Y sonreía

a los que se reían, y pensaba «dadme alas y decidme tonto». Aquel chaval salió currante, valeroso, con hambre perpetua, y echó a caminar ignorando, siempre, el coro de los perros. «Ven, niño, que te peine, que tienes que salir ahí bien guapo». Y el traje no tiene una sola tacha. Y los zapatos son dos láminas de

agua. Y el público que lo aguarda es la boca de un dragón. Pero el 13 es el número de la buena suerte, y antes de que se dé cuenta ya están ahí, como uno más de la familia, los aplausos arriba y abajo, a derecha e izquierda, y la catarata de premios. Aunque ese coloso de sonrisa oriental sigas iendo el mis-

mo muchacho que frente al mar inefable o el fuego amigo de una chimenea se sabe insigni-

Y dicen por ahí que Badalona no es San Fernando. Pero yo aquí me planto, le doy una patada a la mesa yreplico que en la hoguera de las emociones todas las llamas son la misma llama. Que el talento tiene un origen divino y

es capaz de disolver el pedigrí y desdecir las fronteras. Por eso da igual París que Estepona, Palestina que Sevilla, Chicago que Madrid: por más que el telón de fondo sea otro, la garganta no cambia, y Poveda está condenado a ser un poeta en Nueva York en cualquier lugar, en

Por el camino quedó, como en cualquier biografía digna de ser escrita y devorada, un

reguero de bocas que prometieron imperios y sólo trajeron dolor, una ristrade abrazos rotos. Pero un corazón decidido todo lo puede y cada noche, en el tajo, vuelve a salirel sol.

«¿Irás a verme cantar, amor?», «Claro. Peronome reconocerás entre tanta gente». «Siempre: sólo a ti te llevarán los vientos del

este». Y la calle áspera es la anormalidad, las tablas son el único hogar. Allí donde un hombre sentado se parte en dos y adquiere hechuras de montaña. Qué extraña especie la nuestra. Nos regalan un dolor que se nos agarra a lo más profundo y aplaudimos hasta que dejamos desentir las manos. Qué insensatos, qué locos. Nos merecemos todo lo que nos pase.

## Un camino lleno de logros y reconocimientos

▶ Activo en el mundo de la música desde principios de los noventa, Miguel Poveda no solo se puede definir como un referente contemporáneo e inmediato de la canción flamenca, sino que es también todoun Premio Nacional de Música de España, Premio Nacional de Cante otorgado por la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera y Premio Odeón. También se le otorgó, en 2012, la Medalla de Oro de Andalucía, así como varias nominaciones a los Grammy y a su versión latina. Discos como «Real», grabado en el coliseo madrileño de la ópera, le siguen sumando más de medio millón de escuchas al mes en Spotify.

que respeto que algunos artistas decidan ejercer como tales, por supuesto. Yo lo que soy en realidad es un vitalista. Amo la vida y la cultura. Y lo único que deseo es aprendery cre cer cada día, continuar haciéndolo. Y lo que no quisiera es dejarme manipular. Creo que, como sociedad, no debemos permitirlo».

Volcado yentusiasmado, entregado completamente a su faceta de padre todoterreno, el artista es amor y emoción en came viva al hablardelpequeño Ángel, su hijo de apenas sieteaños:«Cuandoyo era pequeño apenas jugaba en la calle con los niños de miedad. Lo hacía en contadas ocasiones», recuerda sereno, «porque mis juegos de infancia eran siempre solo, con un radiocasette en mi habitación, imaginando todo un mundo de artistas. Y es ahí donde y como yo era feliz. Había entonces mucha menos información y más penurias, eso es así, pero yo tuve la inmensa suerte de crecer con unos valores maravillosos, que son los mismos que quiero inculcar ami hijoy a mis sobrinos. Solo aspiro a dejarles un mundo más amable y más sano del que tenemos hoy en día».

Un mundo este en el que la con-

versación pública, crispada y polarizada hoy, podría parecer ajena osin interés para alguien cuyo día a día va del brillo de los focos y el aplauso de sus seguidores, que se cuentanpormiles en todo el mundo, al abrazo del hijo querido y el reposo merecido. «No, no, yo no vivo ajeno a la sociedad en la que vivo ni a nuestros problemas, a nada de lo que acontece. Sigo la actualidad yestoy al día, pendiente de lo que nos rodea. Yno essolo porque me gusta estarlo, es que sería muy inconsciente por mi parte vivir permanentemente instalado en una burbuja. Afortunadamente, yo puedo alzar la voz

Aquel chaval salió

currante, valeroso, con

hambre perpetua

El talento tiene origen

divino y es capaz de

disolver el pedigri

«No vivo ajeno al mundo en el que vivo. Tenemos que ser conscientes de quién manda realmente»

«Lo que no quisiera es dejarme manipular. No debemos permitirlo como sociedad», explica

gracias a mi músicay lanzar desde el amor una queja ante las injusticias y que esta se escuche. Tenemos que ser conscientes de que quienes mandamos somos nosotros, es la sociedad. No los políticos, que vienen y van. Somos nosotros los que los ponemos ahí. Y lo hacemos para que velen por nuestro bienestar. Algunos lo logran, con honestidad. Otros nos engañan y manipulan. Debemos evitar que eso ocurra. Es nuestra responsabilidad», añade.

Preguntado acerca de la libertad de expresión, el cantante la defiende sin ambages como el derecho fundamental del ser humano que es: «El ser humano debetener la libertad de expresarse. Siempre des de el respeto, desde mi punto de vista. Cuando este se pierde ya no sirve. Yo jamás me he censurado. No contemplo siquiera la más mínima autocensura porque todo lo que hago y todo lo que digo nace del amory de un sincero deseo de entendimiento. No concibo otra forma de hacerlo, ni entiendo que el ser humano pueda disfrutar con lo agresivo y lo maligno», se despide antes de su próximo concierto, el próximo 30 de septiembre en Vélez-Málaga, en la Real Feria San Miguel.

menco tradicional y todas las otras músicas que le inspiran y enriquecen, lanzar una invitación a la sociedad de su tiempo para, a través de él, iniciar una reflexión común y sincera sobre la belleza de nuestro planeta y su cuidado. «He querido con este trabajo reforzar mi compromiso social. Me gustaría, contoda humildad, crear conciencia en las nuevas genera ciones, desde el amor más abso-

luto a la diversidad y a la belleza de nuestro planeta», explica sin-cero a este diario. Sin embargo, no lo hace el artis-

ta desde el activismo ni la hipér-

bole airada, sino alejado de todo posture o o afán de magisterio. No se considera Poveda paradigma (ni se comporta como si lo fuera) de la figura del artista-activista. «Para nada. Ni me considero a mí mismo un activista de ninguna

causa, nimesiento como tal. Aun-

# Cultura



# **Amor Towles** narra el nacimiento moral de los Estados Unidos de los años 50

En «La autopista Lincoln» cuenta las transformaciones de su país en este periodo a través de la historia de un grupo de jóvenes que sueñan con viajar a San Francisco

J. Ors. MADRID

stos personajes de Amor Towles están hechos de las orfandades familiares, sociales y morales de su época que, bien examinadas, se asemejan a las nuestras, lo que les da cierto aire de contemporaneidad. Estas al mas astilladas, con las heridas de las infancias y juventudes tristes, que nos presenta el novelista aspiran a encontrar la mejor brújula para comportarse en un mundo que está in merso en un proceso de cambio y don desus padres, por ausencia, muerte o enve jecimiento, han quedado obsoletos y ya no sirven como guías para orientarse y desenvolverse con acierto. Son los años cincuenta en América. Ese año en que los soldados de la guerra de jan de ser

contemplados como héroes por la ciudadanía y Elvis Presley está a punto dedesplazara FrankSinatra en la radio. El automóvil empieza a delinearse como un símbolo de la libertad y una chavalería muy James Dean está a punto de sacudir los cimientos de los biempen-santes con sus rebeldías de nuevo cuño. Es el nacimiento de un Estados Unidos distinto, el que hemos oído cantar en las canciones de Bruce Springsteen, Chuck Berry o Lou Reed. Por eso, estos mo-de mos Oliver Twist o Tom Sawyer que asoman en las páginas de «La autopista Lincoln» (Salamandra) son muy fáciles de comprender por nosotros. Ellos se desenvuelven en un tiempo de transformaciones, en un periodo de valores que evolucionan y en el que ape-nas quedan referencias para su andadura vital. «Si pensamos en nuestras vidas a los dieciocho

años, nos damos cuenta de que es justo la edad en que empezamos a tener conciencia de nuestras responsabilidades como adultos, de nuestras acciones y de lo que está bien y está mal. Pero, ¿cómos aber lo que está bien o mal? Depende de lo que hemos aprendido de los padres, la iglesia, las vivencias o nuestro instinto. Con eso, afrontamos el mundo y comenzamos a asumir las consecuencias de nuestras decisiones. El peso del bien y el mal en el mundo tiene en ellos una enorme importancia, porque la tiene para todos nosotros».

«Todos los hombres estamos obligados a moldear nuestro sentido del bien y del mal», dice el escritor Amor Towles es un escritor que sabe emparejar en sus tramas el entretenimiento con la reflexión. Un maestro que radiografía con enorme precisión los problemas de conciencia: los arrepentimientos, las equivocaciones y las cuentas pendientes sin saldar. «Es muy atractivo para los escritores que sus protagonistas no tengan antecedentes para encarar la vida, que toman sus decisiones sin laconfusión que genera la influencia de los padres. Porque aquí lo crucial los padres. Porque aquí lo crucial es que, con padres o sin ellos, todos tenemos que mold ear nue stro sentido del bien y del roal».

Los adolescentes de esta novela deben cargar desde muy pronto con un pesado bagaje hecho de traspiés y yerros. «Los chavales son activos a esa edad whacen cosas, cometen equivo aciones y, esto es importante, por que enocasiones deben cargar con la culpa Amor Towles, durante su paso por Madrid

de sus errores durante el resto de la vida adulta. Las acciones que adoptarán en su vida serán distintas por eso, porque siempre intentarán en el futuro compensar el error que cometieron de niños».

Por eso, comenta, esfundamental la presencia de héroes, mitológicos o reales, que ayuden a los individuos a orientarse en medio del caos de la ciudad, la avaricia del capitalismo y los impulsos naturales. «Necesitam os héroes. Una prueba es que los hemos creamos a lo largo de los siglos. Algunos son inventados y otros levantamos a partir de personas reales. Cada país tiene sus héroes deportivos o políticos. Lahumanidadlosnecesita. Pero es crucial que un héroe tenga defectos. Los héroes no pueden ser perfectos. No nos podemos identificar con una persona perfecta, porque no nos enseña nada. Es una condición que tenga grandes virtudes y defectos, debe combinarfortalezasydebilidades. Es lo que pasa en nuestra vida: todos intentamos sacar esfuerzos heroicos aprovechando al máximo las virtudes y los obstáculos que entrañan nuestros defectos».

#### El mito del Western

Amor Towles narra el nacimiento de un Estados Unidos diferente; una nación que se dispone a dejar atrástodossus mitologías anteriores y se adentra en otras nuevas que reflejan las paradojas de su época. Este nuevo Estados Unidos se aparta de los paisajes fordianos de las películas del Oeste y se acercaahora a los rascacielos urbanos. «El Western describía un héroe muy puro, que lucha para conse-guir el bien. Pero la década de los cincuenta supone el punto final de eso. Acaba determinar la Segunda Guerra Mundial yel Western desaparece. Aquí asoman los fracasos de la sociedad: étnicos, sociales... Se mira alrededory se aprecia que la vida está llena de fallos, que no es lo que pos han contado. Esta dos

Unidos se reinventa en este momento. Se construye una nueva versión donde los jóvenes se niegan allevar el tipo de vidaque han tenido sus padres».



«La autopista Lincoln» Amor Towles SALAMANDRA 592 páginas 24 euros

# **LARAZÓN**

Llega la revista que te lo pone fácil

# Streaming



Con todas las novedades, programación y recomendaciones de tus series y pelis favoritas. La guía imprescindible para no perderte nada de las plataformas y cadenas de pago.

Este viernes **GRATIS** con



#### Toros

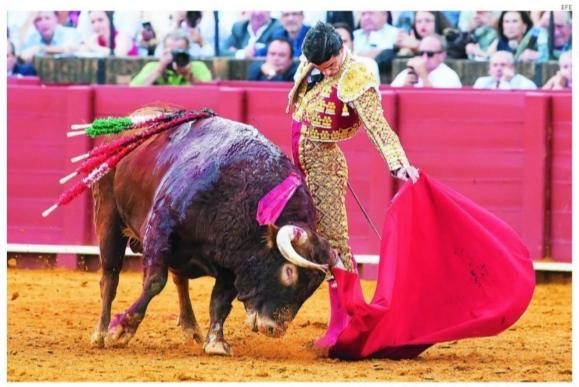

# **Ginés y Aguado** le pellizcan la <u>tarde a M</u>orante

Marín y Pablo pasean un trofeo cada uno en la última de la Feria de San Miguel

SEVILLA. Última de San Miguel. Toros de Juan Pedro Domecq, desiguales. El 1º, flojo y descastado; el 2º, con entrega y nobleza; el 3º, con rimos nobleza y falto de transmisión; el 4º, deslucido; el 5º, movilidad sin demasiada entrega; el 6º, complicado. Lleno

Morante, de grana y oro, estocada, descabello (silencio); estocada que hace guardia, descabello (silencio).

descabello (silencio).

Ginés Marín, media estocada (oreja); dos pinchazos, dos dos pinchazos, estocada corta, (silencio).

Pablo Aguado, de rioja y oro, estocada trasera (oreja), estocada tendida (silencio). Patricia Navarro, SEVILLA

ra el día después con uno de descanso entremedias. Ni soñado. La vuelta de Morante después de aquello... Lo del viemes, ¿ recuer-

lomismo que la etiqueta que ponía Juan Pedro Domecq y la mala temporada del ganadero. El toro estaba flojocasi ya de salida. Nadie hizo lo más mínimo porcambiar el devenir de la historia y entonces, según lo previsto, el toro llegó a la muleta sin el menor ánimo, ni casta ni fuste ni nada que se le pareciera a lo bravo ni la faena tampoco nada que recordara a las glorias pasadas. Uno para olvidar.

Creímos que se repetiría en el

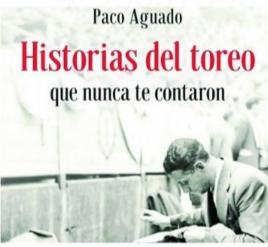

El periodista publica otro libro

### El nuevo libro de Paco Aguado

PLa historia de la tauromaquia está llena de anécdotas y episodios dignos de contar a futuras generaciones, pero muchas de ellas caen en el olvido o en la memoria de unos pocos privilegiados. El autor y crítico taurino Paco Aguado lleva toda una vida recopilando estos testimonios y estudiando las huellas del toreo para plasmarlas en sus libros, el último «Historias del toreo que nunca te contaron». También es autor de «Joselito El Gallo rey de los toreros», con quien ha llegado a publicar hasta cinco ediciones. Su último libro, que edita la e ditorial El Paseo, ya está en preventa. Pablo Aguado, ayer en el cierre de San Miguel en Sevilla

segundo, por la falta de fuerza en los primeros tercios, pero el Juampedro tuvo fondo que sacar para quitarnos razón. Que gusto. El animal sí tuvo cosas buenas porque tomó el engaño por abajo, porque repitió y con duración. Es cierto que el toro pesaba por dentro, que se acostaba, pero la vida no es perfecta y la bravura tampoco. Gines Marín brindó al público, sabía él, e intercaló después muletazos con intensidad, porque su toreo la tiene, con otros en los que no llegó a apretar, más aliviado, cumplidor, pero sin reventar. Hubo de todo, pero siguió la estela que ha marcado este año de puntuar, sobre todo en las plazas de máxima categoría, y en ese todo gustó a la afición sevillana. La media le dio el trofeo. Y a Juampedro la tranquilidad de haber lidiado uno bueno.

Suavón fue el tercero, con ritmo y ese punto de sosería que Pablo Aguado suplió con su categoría máxima. Lo hace todo despacio, como si fuera fácil, irremediable. Cadencia absoluta que se derrama de sus muñecas, cadera, torería... Hubo que esperar al final, pero fue una preciosidad. Una pena que todo ocurriera allá en el tercio. Si sintieran cómo penaliza eso para el resto de la plaza en la manera de transitar por la faena se pensarían saltar esa barrera y mostrar la escena en los medios, sobre todo en este que es inmenso.

El cuarto nos tuvo en ascuas de principio a fin. Cantó pronto su mansedumbre y sus pocas ganas de emplearse en el capote, pero aún así mantuvimos la esperanza. Morante nos prendió la llama en todo momento con un imprevisible capote y una media que valía su peso en oro. No sabíamoslo que venía después. El toro humillaba un tris y al tras ya hahía dermtado por arriba no con maldad sino con desdén. (No era tarde para eso, pero a Morante nunca fue un torero al que le embistieran los toros. Eso ya lo sabemos. Será por aquello de no abusar...) El comienzo de faena tuvo una belleza tremenda, pero sin gloria después. No quiso emplearse "Mapaná" ycerraba el de La Puebla su quinta tarde en Sevilla. Su temporada de 100 sigue. Aguarda Madrid. La vida transcurre, sus faenas de leyenda per-

# **La Palmosi**lla, un pequeño oasis

Solo un hierro se salvó en un tedioso concurso de ganaderías en Las Ventas

LAS VENTAS. Toros de Juan Luis Fraile, Fermín Bohórquez, Pallarés, José Escolar, La Palmosilla y Sobral. Javier Castaño, teja y oro, pinchazo y estocada baja (silencio); estocada y doce descabellos (pitos). Rubén Pinar, celeste y oro, buena estocada (ovación); estocada caída (silencio). Gómez del Pilar, grana yoro, estocada (ovación); tres pinchazos, y casi entera (silencio).

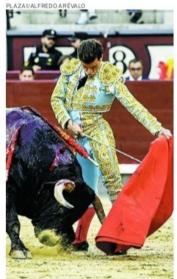

Rubén Pinar, ayer en Las Ventas

L.R.T. MADRID

Un toro de La Palmosilla, que fue el único que realmente sirvió para el toreo, fue un pequeño oasis en el tedioso concurso ganadero de este domingo en Las Ventas, en el que también destacó un enclasado ejemplar de Pallarés, que fue masacrado en varas, y, entre los toreros, únicamente el capote de Gómez del

Largo yvareado, a pesardesus casi 600 kilos, el primero de Juan Luis Fraile echó el freno con des-

cero en los capotes, pasó sin más el trámite del tercio devaras, y se paró ya y echó la cara arriba en banderillas, donde los de plata (en esta ocasión de azabache) pasaron las de Caín para dejar solamente tres palos en más de diez pasadas. Y, como no podía ser de otra forma, no tuvo ni un pase en la muleta.

Más hecho, pero sin exageraciones de ningún tipo, el de Bohorquez que hizo segundo empujó en las tres varas que tomó, al as que acudió con cierto brío, arrancándose además desde diferentes distancias. Pero va en

> banderillas se descubrieron sus escasas fuerzas, lo que corroboró después en la templada muleta de Pinar, que lo avudó muchísimo haciéndole las cosas con sum a su avidad.

De magníficas hechuras y preciosa lámina, el tercero de Pallarés se desplazó de dulce en las magníficasverónicasque firmó Gómez del Pilar, donde se comprobó la gran clase que tenía el animal, al que, sin embargo, desangraron en el caballo

El cuarto, de Escolar fue un «tacazo» de toro, serio, hondo v enseñando las puntas, ovacionado de salida. Mostró su peligro al irse en dos

ocasiones directo al cuerpo de un Castaño totalmente descomnuesto vaue no tardó ni dos mimitos en irse a por la espada.

El quinto, de La Palmosilla, fue el toro más franco para la muleta sobre todo por el izquierdo, por don de exhibió una gran profundidad. Pero ni por uno ni por ofro pitón lo acabó de aprovechar Pinar.

Cerró el concurso una «pintura» de Sobral, el más manso de los seisen varas ysin fondo alguno en el último tercio, con el que Cómez del Pilar no pasó de las probaturas.

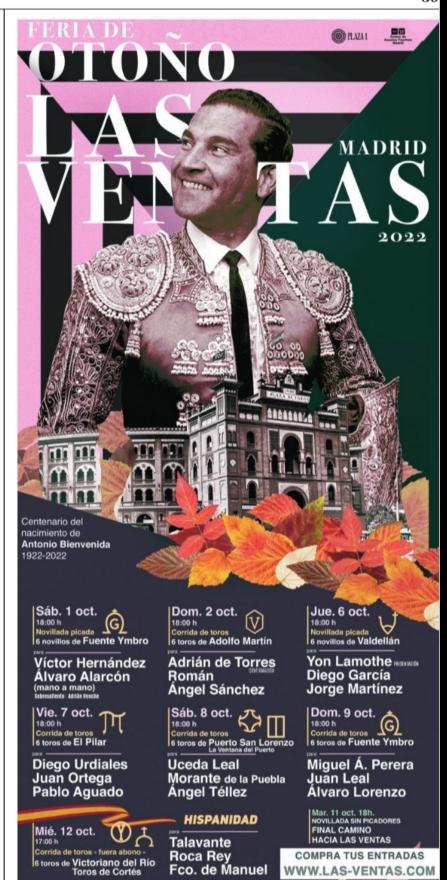

Egos

Lunes, 20 de septiembre de 2022 - 124 KAZ



Tamara Falcó e Íñigo Onieva cuando anunciaron su compromiso a través de Instagram

Amor Martinez. MADRID

ñigo Onieva y Tamara Falcó se han convertido en los protagonistas de la semana. La marquesa de Griñón anunciaba el pasado jueves 22 de septiembre su compromiso consu novio a través de su cuenta de Instagram junto a una fotografía de ellos dos besándose y mostrando el anillo. Pero la felicidad le duró muypocas horas. Los que parecían que iban a ser los mejores días de su vida se han convertido en un infierno para la hija de Isabel Preysler. Al díasiguiente de comunicar su boda y desvelar en «El hormiguero» algunos de los datos más importantes del evento, salía a la luz un vídeo de Íñigo Onieva siéndole infiel a Tamara Falcó.

Elempresario, tras ladifusión de las imágenes, dio la cara públicamente y aseguró que eso había ocurrido en 2019 y que, por tanto, no le había sido infiel, como afirmaban los medios de comunicación. El joven fue el portavoz de la parejay aseguró que la boda seguía

**La hija de Isabel Preysle**r necesitaba que su pareja asumiese la culpa públicamente, pero no le perdona

# **Tamara Falcó** cancela la boda que anunció el viernes

adelante. Trasestas declaraciones, ambos asistieron juntos a una boda yestuvieron bien. Perola historia dio un giro radical el sábado cuando Tamara Falcó borró la fotografía con la que anunciaba su compromiso de su cuenta de Instagram y hasta Eugenia Silva, que tambiénasistió ala boda conellos, eliminó vídeos de la pareja de esa noche. Tamara Falcó, esa misma mañana, salió deldomicilio donde se encontraba con Onieva y se fue

a casa de su madre para refugiarse del huracán mediático y del desengaño amoroso que ha sufrido en apenas 48 horas. Las últimas imágenes de Tamara Falcó paseando a sus perros dejaban en evidencia su malestar y muchas fuentes cercanas confirmaban que la marquesa de Griñón se encuentra destrozada en estos momentos y que no ha parado de llorar desde que salió a la luz la infidelidad.

Eldomingo, Onieva no ha tenido

más remedio que asumir la traición a su novia y ha mandado un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram donde confirmaba la infidelidad. El joven se besó con otra chica durante un festival demúsica haceunas semanas y, aunque ha que rido hacerle creer a todo el mundo que esas imágenes no eran de ahora, finalmente ha dado la cara y ha sido honesto consupareja. Así comenzaba el mensaje: «En los vídeos

#### Desamor

#### Dos años bajo la sombra de la infidelidad

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se conocieron en el cumpleaños de una amiga en común en 2020. Con la llegada de la pandemia comenzaron a salir y, tras dos años juntos, parece que ha llegado su final. Desde que salió a la luz su romance, su relación ha estado marcada por la sombra de la sospecha de supuestas infidelidades de Onieva a Tamara Falcó hasta que, finalmente, se ha confirmado que el empresario le fue desleal en el festival 'Burning Man' con Marina Theiss

# Risto Mejide y Laura Escanes se separan

difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Ta-maraya sufamiliapú blicamente». Tras esto, aseguraba que estaba profundamente enamorado de la marquesa de Griñón y pedía, públicamente, que dejasen de difun-dir más imágenes que le pudiesen causar más dolor a ella y a sus respectivas familias. «Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que pue-dan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y que se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad», termina ba escribiendo al final del mensaje.

#### Arrepentimiento sin perdón

Según ha podido conocer LA RA-ZÓNen exclusiva, la bodano sigue adelante. Una fuente cercana a la familia asegura que Tamara Falcó no se va a casar con Íñigo Onieva aunque es el hombre de su vida. Ella necesitaba el perdón público de su pareja, pero no ha sido suficiente. Son muchas horas rezando y al final, ha tomado la decisión de no seguir adelante con el compromiso, en lo que parecía ser un ver-dadero cuento de hadas, en el que Tamara ha demostrado en todo momento un agenero sidad increíble al no vender la exclusiva de su compromiso.

Ella tiene claro que «No se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita» y cree firmemente que es voluntad de Dios que la boda no se lleve a cabo, muy a su pesar. Tamara no perdona y no porque sea rencorosa, sino porque sie mpre ha hecho oídos sordos a todos los que le advertían de Onieva y ha tenido una fe ciega en él. Tal vez por eso, ahora es tan fuerte el descalabro.

Tamara está arropada en su decisión por todos los suyos, en espe-cial de su madre Isabel Preysler, que siempre la cuida y protege. También de su hermana Ana y de sus íntimas, las hermanas Finat.

Aquíse acaba el sueño de Tamara de celebrar su boda en El Rincón, la finca que heredó de su padre el marqués de Griñón y en la que había proyectado en 24 ho-ras su boda soñada. Los que la conocen, y comparten el día a día conTamara, aseguranque no para de rezar y que está devastada. «Es una persona muy buena, honesta y generosa. No se merece este palo», zanjan.

Después de 7 años de relación, el matrimonio zanja su relación, con una hija, de casi

tres años

Risto Mejide y Laura Escanes tenía que vivir todo estoy conocer lo que es el amos, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida enteto Mejide anunciaba unas horas

> En 2015 comenzaron a salir **y en 2017** pasaron por **el altar. El** 3 de octub<mark>re de 2019</mark> daban la bienvenidaal mundo a su primera hija en común, Roma. Parece ser que, final-mente, no han podido superar tocos los obstáculos e impedimen-tos que la vida les ha puesto entre ellos y han tenido que ponerle un triste punto final

Así se ha querido des-pedir Risto Mejide de la que con-sidem el amor de su vida: «Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Solo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepa-mos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho papá de Roma. Esosí que esunamor para

Ahora solo quedar esperar a saber los motivos de la separación y ver cómo van a seguir adelante

queriendo el resto de mis días. Si ra contigo y me has hecho creer en laeternidad. Hemoscumplido sue ños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá lagente pudieravivir ysentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor», decía la influencer en su comunicado. Por elotro lado, Ris-

> antes una cuenta atrás sobre un mensaje importantequeteníaque comunicar, pero nadie se esperaba que fuese su separación. Sin duda, eran una de las parejas má**s consoli**-dadas del panorama nacional, a pesar de haber sufrido todo el rato la presión mediática y el cuestiona-miento de su relación por la diferencia de edad. Algo que afrontaron con valentía y humor en un podcast en Podimo llamado «Cariño, ¿qué me di-

con sus proyectos en común, como el mencionado podcast.

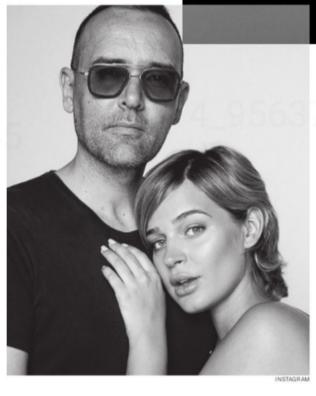

de la tristeza de la situación, se han dedicado unas preciosas palabras donde el amor prevalece por encima de cualquier

«No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. Elamor no se acaba. No muere. Y te seguiré

desencuentro entre ellos.

Risto Mejide y Laura Escanes

anuncian su separación. Tanto

la influencer como el periodista

han compartido a través de sus

respectivas cuentas de Ins-

tagram que tomaban rumbos

separados. Después de 7 años de

amor y una hija en común, po-

nen fin a su relación con dos

emotivos textos donde, a pesar

La pareja pasó por el altar en 2017 y, dos años más tarde, se convirtieron en padres

Diario de un viejo que le grita al televisor

Va a Nueva York y se viene arriba

#### Jesús Amilibia

Ha anunciado que optará a presidir la Internacional Socialista. A qué no optará Él. Y no es solamente que quiera ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro, sobre todo si aprendiéramos a enterrar tan bien como los ingleses. Es que cada vez que viaja a Nueva Yorky habla en la ONU, se nos viene arriba y quiere presidirlo todo, regresa eufórico, como si a la vuelta se hubiera fumado un porrito mientras le pegaba al Chivas en la inti-midad del Falcon. Dicen que está apuntalando su perfil exterior (el izquierdo y el derecho), ese que mejora mucho en cuanto salta el charco. Allí le quieren más y lo ven más guapo: provoca sofocos entre las divorciadas que toman el té en el Waldorf Astoria neoyorquino. Le llaman «hot president»(presidente caliente), «hermosísimo», «Kennedy español» y «Supermán». Ni Tom Cruise.

Cristina López Schlichting cree que, como José Luis Rodríguez Zapatero en aquella conjunción este lar que anunció **Leire Pajín**, va al as alto de la dimensión planetaria. Te quedas corta, querida Cristina: después de cinco minutos con Joe Biden y de catar tribuna en la ONÚ, va hacia el infinito y más allá, a los mundos paralelos de la física cuántica. Ya ven: hasta pillado el covid más tarde lo habitual. Aquí, qué le vamos a hacer, lo vemoscada vez menos Supermán. Cuentan las malas lenguas que en ocasiones se ha quejado de que le dedicamos excesiva atención a su trasero (el que fue cantado por Boris Izaguirre como «paradigmático» entre los culos masculinos) Bueno: es el primer pla-no más obvio del que huye hacia no se sabe dónde.

Que se prepare la Internacional Socialista, no se imaginan lo que se llevan. Puño en alto gana mucho.

### Historia mítica de España

# Hércules, el padre mítico de Ibero y Celto

David Hernández de la Fuente. MADRID

n los remotos orígenes de España hayuna serie de patriarcas fundacionales que se remontan a las antigüedades griegas, fenicias y bíblicas trazando una línea de unión entre los diversos pueblos de lapenínsula yotros que vinieron a asentarse en el la progresivamente. En la mitología de los orígenes si empre hay un hermanamiento clave entre lo autóctono y lo foráneo. Un ejemplo es cómo el griego Herades (el romano Hércules o el fenicio Melkart) aparece como viajero impenitente y fundador. Se dice, así, que de Hércules y Astérope, hija de Atlas, nacieron dos hijos, Ibero y Celto, que encaman los dos grandes pueblos de la península. También tendrá Hércules un sobrino llamado Hispan o Espán, epónimo de España, que aparece en diversas genealogías fantásticas. Y si el vínculo con los pueblos de otras partes de Europaotros celtas, fenicios o griegos—se quería destacar desde un principio, a partir de la llegada del cristianismo al apenínsula estas genealogías míticas se inspiran más en los orígenes bíblicos.

La cristianización de la península fue muy rápida y,

La cristianización de la península fue muy rápida y, como laromanización, seguramente prendió antes en el sur, por lasofisticada Bética. Asimismo la llegada de los judíos, especialmente durante la antigüedad tardía, durante los siglos posteriores del Imperio Romano, En los albores de nuestro país existe una serie de figuras que nos vinculan con los griegos y los fenicios y que, según las leyendas, explica el origen de los pueblos de la península

marcóla génesis de diversas historias que entroncaban las antigüedades hispanas con el mundo del Antiguo Testamento. Se acentuó este proceso desde los primeros eruditos cristianos, notablemente Isidoro de Sevilla, generando una variegada leyenda acerca de la llegada a la península de patriarcas, santos o personajes míticos de las escrituras hebreas y cristianas. Un buen ejemplo es el llamado «tubalismo», es decir, los mitos que entroncan los orígenes hispanos con el patriarca Tubal, hijo de Jafet y nieto de Noé, que habría venido a poblar España en los lejanos años después del diluvio. De Noé descendía la nueva humanidad, que sustituyó ala perversa sumergidatras el diluvio—un esquema mítico compartido con las antiguas Grecia, China y América—, y se habría generado a través de los tres hijos de Noé, Sem, Camy Jafet, que habrían poblado las diversas partes del mundo y creado países, lendo

guasy razas: Sem alos semitas (Asia), Cama los camitas (África) y Jafet, a los jafetitas (Europa).

De Jafet vendría Tubal, que fue primer rey fundador de España, también llamada Tubalia, con un reinado de ciento cincue nta y cinco años. Es el típico patriarca longevo y fundador -como antes Habis- que enseña leyes, genera riquezas yciviliza a los pueblos. De él se supone que desciende una fecunda línea de héroes y reyes que van fundando las diversas partes de España y cuyos nombres se relacionan con sus topónimos: lbero, epónimo del Ebro, Idubeda, Brigo, Tago, Beto, Gerión (con lo que se entronca con el mito griego), Hispalo, Hispán, Hespero, Atlante, Sícoro, Sicano, Sículo, Testa, Zante, Romo, Palatuo, Licinio, Eritreo..., y luego Gargoris y Habis (llamado a veces Habidis, desde el genitivo de su nombre) más una serie de reyes más cuya genealogía en laza con los griegos del ciclo de Troya, Teucro, Diómedes, Ulises, etc.

Con estas leyendas, siempre fluctuantes, se abarca un milenio de historia míticade la España y se entroncan personajes de todas las culturas que pasaron por ella, desde la autoctonía a los pueblos extranjeros más prestigiosos, sobre todo semitasy griegos. Estas figuras míticas se explotan sobre todo en las crónicas tardomedievales, pero proceden en último término de la antigüedad tardía, a partir de otros autores que pretenden aunar los orígenes míticos de España con la historia sagrada del judeocristianismo: las alambica-

dasy fantásticas genealogías, que prácticamente remiten a cada pueblo, río o egión de España, encuentran curiosas ostrimerías en apologías y crónicas fal-arias como las de Annio da Viterbo, que retenden exaltarel puesto único del Imrio de España entre todas las naciones, las teorías sobre el origen del pueblo y engua de los vascos, que sería nada me-os que una reliquia del Génesis, la lenua de Adán. Son leyendas realmente scinantes que incluso llegan hasta hoy on un cierto esoterismo de los orígenes. apítulo aparte merecerían las leyendas acionadas con el Nuevo Testamento, ero estas no son estrictamente mitos, ya ue entran en el campo de la fe, desde la imeraaparición mariana de la historia, a del Pilar, hasta las diversas llegadas, nilagros, hazañas o fundaciones de após-oles, santos o personajes neotestamen-arios. Sin duda, el gran santo y figura undacional es Santiago, cuyoviaje al Fiis terra e sigu e viejos patrones mitológios de los héroes antiguos que llegaban nuestros lares. Pero esa essin duda otra istoria...

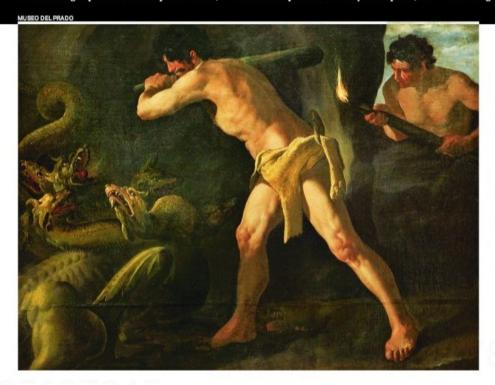

Zurbarán representó a Jércules luchando contra a hidra Lerna en este cuadro del Prado MARATÓN DE BERLÍN

Kipchoge bate su propio récord y se acerca más a las dos horas Pág. 46



89-83, AL BARÇA

Quinta Supercopa consecutiva para el Real Madrid <u>Pág.</u> 4





LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022





Francisco Martínez. MADRID

n el adiós, Roger Fe-

derer tuvo que susurrarle a una de sus hijas: «No te preocupes, son lágrimas de alegría». El suizo tuvo una despedida del tenis a la altura de su leyenda, con sus padres, sumajer y pilar Mirka y sus hijos; con el pú-blico extasiado y con los rivales arropándolo, especialmente Rafa Nadal, cuyo llanto al lado de su gran oponente y también amigo ha dado la vuelta al mundo.

Rivales, familia... El mundo real de Roger Federer, el hombre que hay detrás del tenista. De este último, ¿qué no se ha dicho?: su elegancia, su manera de interpretar el juego, la belleza, en definitiva, acompañadadetítulos (103, 20 de Grand Slam). Para acercarse a la personaque hay detrás del deportista, estos son varios testimonios de quienes estuvieron cerca. Por ejemplo, Paul Dorochenko, quien fuera su preparador físico en los primeros años, cuando el suizo todavía era demasiado joven, con 17, e inmaduro y rompía raquetas y gritaba de forma incontrolable en pista. Con ese carácter chocó el entrenador francés, pero almismo tiempo descubrió a unachico sensible. «Es muy buena persona. Una vez que estábamos jugando al fútbol en el Comité Olímpico de Suiza, me hice un esguince y el tío vino enseguida, me tomó el pie y estaba casillorando porque estaba dolido de verme tan mal», recuerda Dorochenko, que ayudó en parte a irredirigiendo ese carácter indomable del helvético.

«Era muy de la broma, te hacía gracietas, muy abierto, todo el día se estaba riendo, le veías con su equipo haciéndose jugarretas di-vertidas», explica Alex Corretja, que se enfrentó a él en esos primeros años. « De repente le noté más serio y centrado. Pasó como de esa adolescencia a una persona más madura... Nos ha pasado a todos, en algún momento éramos más juguetones y al final te das cuenta de que la energía había que reservarla», prosigue el ganador del Tomeo de Maestros de 1998, que también cuenta que a la cabar uno de sus primeros duelos, en Roland Garros, en el que ganó el español... «Mi padre me dijo: "Es bueno, perofallabastante". Y yole respondí que sí, pero porque tomaba riesgos, le dije que era agresivo y jugaba al ataque, y sobre todo entonces, que no tenía tanta paciencia», añade Álex, «Es alguien muy cercano, pero a la vez impresiona. Ese aura que tiene de tanto carisma y tanta sensación de personaEl adiós de Federer Un genio dentro de las pistas y una persona cercana y agradecida fuera, con la familia como pilar. Así es la leyenda suiza, contada por quienes convivieron con él Divertido, amable, impactante...

Roger Federer tuvo una despedida del tenis a la altura de su levenda

lidad potente impacta, pese a haberlo conocido», concluye. Poresa época también se enfrentó a él Pato Clavet: sólo una vez y triunfó el madrileño. Fueen Cincinnatien 2000 yunos años después, cuando Clavet entrenaba al colombiano Giraldo, habían quedado con él paraen trenar. «Las gradas estaban llenas, llegó con todo su séquito y me saludó muy amable yme dijo: "Aquí me ganaste, ¿recuerdas?"», rememora Clavet, que años después lo vio en la sala de jugadores

del MutuaMadridOpen, en laCaja Mágica: «Yo estaba con mi madre, él con otros jugadores suizos. En esos años, la ATP había sacado cromos de los tenistas. Federer se acercó y tenía el mío, me pidió que se lo firmara para un compañero. Imagina ahí con mi madre, que Federer me pidiera un autógrafo...», relata.

La madurez fuera de la pista acompañó a la dedentro. Enfebrero de 2004 se coronó por primera vez como número uno del mundo.



Era admirable la tranquilidad con la que vivía la profesión. Nunca dudaba de sí mismo»

Pepe Vendrell

Fue después de derrotar a Juan Carlos Ferrero, uno de los grandes rivales en ese momento, en las se-mifinales del Open de Australia. «Hace muchos años que no voy, pero recuerdo que en el vestuario ha bía m uchos espejos y lavabos», comenta Antonio Martínez Cascales, que era el entrenador de Ferrero. «Tras el partido yo estaba allí, él se acercó y le saludé y le di la enhorabuena por eltriun foypor el número uno. Me dio las gracias muy amable y dijo que no estaba

ROGER

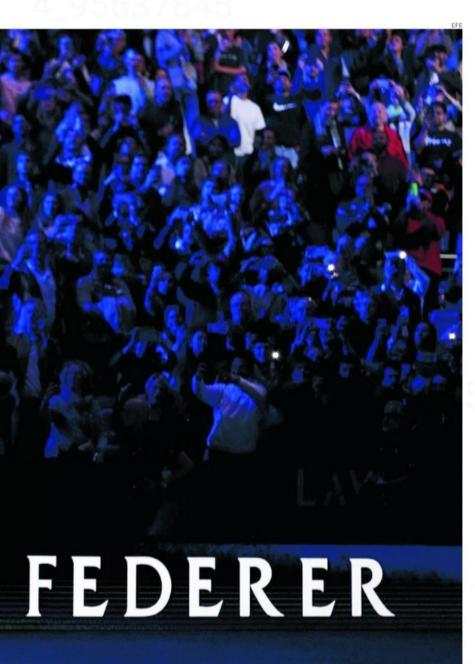

pensando en el ranking, pero claro que lo sabía. Fui la primera persona que lefelicitó esa primera vez que llegó a lo más alto», afirma Cascales. Desde el 2 de febrero de sese 2004 hasta el 18 de agosto de 2008 no se bajaría de ahí arriba. 237 semanas seguidas hasta que Rafa Nadal le superó tras años detrás de él. La rivalidad entre el español y el helvético estaba en su mejor momento y tiempo después, cuando Federer estuvoen la inauguración de la Academia de

Rafa en 2016, dijo: «Si Rafa no hubiera estado en mi carrera, quizá no podría haber sido tan dominante porque no hubiera tenido la motivación». Antes, bromeando, aseguró: «Aunque tendría algún Roland Garros más».

Roger Federer s'empre ha sido un tenista diferenteque, por ejemplo, tenía un encordador particular. Xavi Segura, quien se encarga de cuidar las raquetas del equipo español de Copa Davis y que ha mimado las de todos los tenistas



A los torneos iban dos profesores para las hijas y dos para los hijos. Si no, no hubiera seguido»

**Tommy Robredo** 

#### Federer y Europa caen en la Laver Cup

▶A la quinta, el equipo del Resto del Mundo pudo con Europa en la Laver Cup, en una última jomada que habían empezado con 8-4 (este tercer día, cada victoria sumaha tres puntos). Aliassimoy Sock vencieron a Berrettini y Murray (2-6, 6-3 y 10-8). Aliassime superó después a Djokovic (6-3 y 7-6 [7/3]); el serbio, que llevaba sin jugar desde Wimbledon, reconoció después que había tenido problemas en la muñeca. Y en el duelo definitivo Tiafoe remontó a Tsitsipas (1-6, 7-6 [13/11] y 10-8) para dar la p**rimera** victoria en cinco e<mark>diciones a</mark> su equipo. En el ba**nquillo lo** vio todo Roger Fed**erer.** 

animando a los suyos, emocionado a veces cuando parecía que Tsitsipas se iba a llevar su encuentro, pues llegó a tener hast a cuatro pelot as de partido en el tie break del segundo set.

pero ya más tranquilo, con las emociones del pasado viernes superadas. Roger felicitó a los vencedores de un fin de semana que admitió que será inolvidable para él. Y desveló que el próximo año volverá a la Laver Cup, que se disputa en Vancouver... Pero no como jugador. El primer día de la nueva vida del suizo empieza hoy y los aficionados al tenis ya lo están echando de menos.

del mundo, también tuvosu experiencia con el suizo: «F<mark>ue en Ma-</mark> drid cuando se jugaba **indoor en** la Casa de Campo. Vino Peter Lundgren, que era el entrenador, a dejarnos raquetas de Rogerynos trajo un esquema de cómo se tenían que en cordar. Er aun sistema curioso. Las cuerdas verticales, si empiezas del centro y vas a los la-terales cada vez son más cortas, pues él pedía una tensión inicial para esas cuerdas que **eran más** largas y a medida que pasábamos a las más cortas tenía mos que ir bajando de tensión medio kilo. Y en las horizontales, lo mismo. Esto en un tomeo te ralenti<mark>za, porque</mark> tenemos mucho trab**ajo. Se las** hicetaly como me lo marcó, claro. Y al final del tomeo, cosa que po-cos jugadores y entrenadores ha-cen, cuando vino a retirar sus rollos de cordaje nos dio las gracias por el trabajo que habíamos hecho. Peter era una persona ama-ble, podíamos hacer b<mark>romas, y le</mark> dije que sus raquetas no las habíamos encordado como nos había dicho, sino a 25-24 y ya está. Los dos se empezaron areí rynos con-testaron que es lo que teníamos que haber hecho», recuerda.

El Federer tenista ycampeónno dejó de serlo cuando se convirtió en padre. Tommy Robredo se enfrentó a los dos y, después de perder diezvecesseguidas, lo derrotó por fin en el US Open 2013 y dejó una frase simpática: «A mí nadie me gana once veces seguidas». En uno de sus encuentros en el vestuario, el catalán le preguntó que cómo lo hacía con su familia. «Él viaja en avión privado con todo su séquito, y en el grupo estaban dos

profesores de las niñas y también dos para los niños, que además tienen que ser distintos porque tienen edades diferentes y van a distintos ritmos. Además, son los que las cuidaban y las profesoras del colegio, más el de seguridad y todo lo que hiciera falta. Me dijo que lo hacía porque si él tenía que viajar tanto tiempo ya tantos lugares, si no podía estar con su familia, pues no lo haría. Me pareció una manera muy buena de mantener la educación de tus hijos y mantener tu trabajo. Pocagente lo puede hacer por razones económicas, pero él podía y lo hacía», desvela el tenista que se ha retirado este año entre otras cosas para estarmás con su hija.

«Yo coincidí con él en el tramo final de su carrera», explica Pepe Vendrell, entrenador de Roberto Bautista durante 11 años. «Siempre me ha llamado la atención el aura de tranquilida dque le rodea-ba fuera de la pista, de confianza, de seguridaden todolo que transmitía. Estás acostumbrado a vera los jugadores llenos de estrés, de preocupaciones, de dolores de cabeza, y élsiempre dabaunasensación de calma permanente y sobre todo de disfrutar mucho lo que era el circuito, cómo se le veía disfrutar con su equipo, reírse, cómo ha sabido convivir con su familia. Es verdad que tiene más facilidades que otros jugadores, peroeso hay que hacerlo.Meima-gino que habrá sido una evolución, pero es admira ble la manera que tenía de vivir la profesión y de disfrutarla. Me quedo con esa tranquilidad yesa confianza: nunca dudaba de sí mismo», finaliza.



Jack Miller ganó una carrera con muchos frentes abiertos en Motegi

# Dos fallos de campeonato

Bagnaia, al que le pudo su ambición, y Aleix Espargaró, condenado por un error de su equipo, dan aire al líder Quartararo en MotoGP

José Manuel Martín, MADRID

En el box de Ducati no sabían si reír o llorar. Y más bien hacían lo segundo, porque la victoria, por goleada, de Jack Miller en el GP de Japón era una buena noticia, pero muy pequeña en comparación con el error garrafal que cometió Bagnaia en la última vuelta, cuando intentaba quitarle un punto a Quartararoy alfinal loque hizofue perder ocho. Aplaudía el italiano irónicamente cuando se levantó delsuelo, criticándos e a sí mismo, como confirmó después, «He cometido un fallo que no se puede tener. La he cagado. Mi ambición me ha podido», reconocía. No ponía ninguna responsabilidad en Bastianini, sucompañero de escudería, con el que tuvo otra batalla cuerpo a cuerpo, aunque esta vez no con el podio en juego como en Motorland. Perdió su modo zen Pecco por unos minutos, porque su fallo es de los que cuestan campeonatos y rompe la inercia positiva que llevaba en las últimas

Su fallo hizo que el ganador moral fuese Quartararo, con un octavo puesto sufrido, pero que le sabe a victoria después del cero de sus dos competidores por el título. Porque si Bagnaia no pudo terminar, Aleix Espargaró tuvo su drama antes incluso de empezaryse quedó por primera vez en lo queva de curso fuera de los puntos. Su día se arruinó muy temprano, en la vuelta de calentamiento, cuando empezó a llevarse las manos al casco. Algo sucedía y era que su moto tenía un problema electrónico yno aceleraba. Tuvo que salir desde el pit lane con la segunda Aprilia y su remontada se quedó justo en la frontera de los puntos. Fue el primero que no sumó (16º),

#### GP de Japón. Clasificaciones

#### MotoGi

n. Josk Miller (Aus/Ducati Lenovo Team) 42:29.174
2. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory) a 3.409
3. Jorge Martin (Esp/Prime Pramac Ducati) a 4.136
4. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda) a 7.784
6. Fabio Quartararo (Fra/Monster Yamaha) a 10.193
16. Aleix Espargaró (Esp/Aprilla Racing) a 25.473
Así va al Mandial (16 de 20 carrerae)

 1. Fablo Quartararo (Fra)
 219 puntos

 2. Francesco Bagnala (Ita)
 201 (-18)

 3. Aleix Espergaró (Esp)
 194 (-25)

1. Al Ogurs (lap/IDEMITSU Honda Team) 40:56.26 2. A. Fernández (Esp/Red Buti KTM Ajo) a 1:92 3. Alonso Lépez (Esp/Beta Tools Speed Up) a 7:168 Así ve el Mundial (16 de 20 carrerse)

Así ve el Mundial (16 de 20 carreras)

1. Augusto Fernández (Esp) 234 punt

2. Ai Ogura (Jap) 292 (
3. Arén Canet (Esp) 177 (-5

Moto3

I. Izan Guevere (Esp/Autosoler GesGes) 39:26.526
 Denis Foggie (Ita/Leopard Racing) 0.593
 Ayumu Sesaki (Jap/Sterilgards Max) a 1.741
 Asi ve el Mundial (16 de 20 carreras)

Así ve el Mundial (16 de 20 carreras)

1. Izan Guevara (Esp)

2. Sergio García (Esp)

2. Sergio García (Esp)

2. Próxima cita: GP de Tailandia (2 de octubre)

así que vuelve a alejarse de ese li-derato que tanto le ilusiona. Le condenó un error de su equipo. que se olvidó de quitar el mapa económico que se utiliza durante la vuelta de formación para ahorrar combustible. Con esa configuración, la moto no pasa de 80 kilómetros por hora y el piloto no puede hace rese cambio. Sus rivales sumaron poco o nada, pero eso lo único que hacía era enrabietar más a Aleix. « Estoy ba stante triste, ha sido un error humano. He reiniciado la centralita y todo, pero no se podía hacer nada. Me da mucha rabia, porque para mí es muy difícil ir más rápido que Yamahay Ducati y era bastante más rápido que el los y podía luchar por la victoria y recortar muchos puntos. He perdido una oportunidad muy buena», decía Espargaró en las cámaras de DAZN.

Ahora se queda a 25 puntos del liderato con cuatro carreras por delante, un final de año en el que Marc Márquez espera seguir dando pasos adelante. En Motegi firmó un cuarto puesto desde la «pole» ensu primera carrera completa en cuatro meses. La mejor noticia para él es que llegó al box sin dolor en el brazo derecho después deuns buenapaliza, algo que no le sucedía antes de la cuarta operación. Una victoria para él en su carrera 150 en Moto GP.

# Un paso más hacia lo imposible

Kipchoge recorta su récord de maratón (2h01:09) y se acerca a las dos horas

#### Francisco Martinez. MADRID

Durante los últimos tiempos, un a de las grandes p**reguntas de**l mundo del atletismo; en reali-dad, del mundo del deporte, de conocer los límites del ser huma-no, es saber si se puede correr una maratón, los míticos 42 kilómetros y 195 metros, por deba-jo de dos horas. Eli**ud Kipchoge** tienela respuesta: «Sí». Yalo hizo en Viena en 2019, con muchas liebres, coches que marcaban el paso... Fue una proeza, pero no homologado por las condicionesen las queseprodujo. Y en la maratón de Berlín, esta sí oficial, por un momento parecía que lo iba a repetir para que nadie tu-viera ya dudas. Se quedó cerca y de mostró que su respuesta es la correcta:«Sí». El keniano paró el cronómetro en 2h01:09, pegando un bocado de 30 segundos al récord del mundo que él mismo tenía desde 2018.

«Soy humano», dice Kipchoge. Por eso sus hazañas dejan a todoel mundocon la bocaabierta. No ha bajado de un platillo volante de algún sitio lejano, se entrenaen Kaptagat, en Kenia, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, más de 150 kilómetros semanales persiguiendo las matatu, como se llama en suajili las furgonetas en las que va su entrenador, Patrick Sang, paradarle el avituallamiento. Fue Sangel primero que le abrazó en la ca-pital de Alemania después de su histórica carrera. Eliud había anunciado que esta vez no estaba para bajar de dos horas, pero que se pue de hacer. Jugó, en realidad, un poco al despiste porque durante gran parte de la prueba estuvo en tiempos de conseguir lo que hace no tanto parecía imposible. Siguiendo a varias liebres llegó a la media maratón y a todos los aficionados se les aceleró el corazón casi más que a él, porque estaba en tiempos de conseguirlo. A los 25 kilómetros se quedó solo, ya nadie podía aguantar esa cadencia, dependía de sus fuerzas y no es que le fallaran, solo pasó de un ritmo impensable a otro supersónico: la zancada perfecta, sus pocomás de 50 kilos avanzando, apenas se ven las zapatillas, naranjas y amarillo fluorescente, empujadas por unas piernastan delgadas como poderosas.

Sonríe Kipchoge a falta de 10 kilómetros, lo que quiere decir que lo está pasando mal. Así es él ysu filosofía, esaque tanto lee. «Tengo un objetivo con el dolor. Intento controlar mi cerebro y decirme: donde aumenta el dolor, ahí es donde está el éxito», explicó en una entrevista en «The Sydney Morning Herald». La Puerta de Brandeburgo ya estaba ahí delante, el final del camino. La superó. Sonrió de nuevo, pero esta vez de satisfacción.

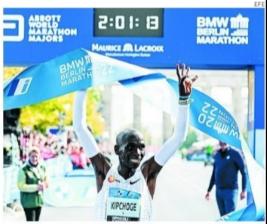

Kipchoge, segundos después de batir el récord de maratón

# La Supercopa de Tavares

▶El pívot, elegido MVP, fue determinante para que el Madrid lograra el primer título de la temporada. Tres triples de Llull resucitaron a los blancos cuando el Barça mandaba



**Árbitros:** Hierrezuelo, Conde y Aliaga. Eliminados Sanly y Vesely. Técnic a a Jasikevicius,

Incidencias 7.000 espectadores en San Pablo para ver la final de la Supercopa Endesa. Parciales: 17-15, 12-22, 26-12 16-22 v 18-12.

#### Mariano Ruiz Diez. MADRID

El Real Madrid de Chus Mateo ha comenzado la temporada como solía hacer el Madrid de Pablo Laso: siendo campeón de la Supercopa. El equipo blanco suma su quinta Supercopa consecutiva ante un Barça rearmado que no pudo contener la influencia de Edy Tavares en la final. El pívot, el MVP del torneo, volvió a ser determinante con24 puntos, 12 rebotes y 5 tapones. Fue de menosa más y acabó siendo decisivo y con dos de sus parejas eliminadas por faltas en el banquillo.

Uno echa un vistazo a la plantilla que tiene Chus Mateo, incluyendo alos lesionados, yel arsenal es interminable. El problema del Madrid es que uno echa un ojo a la plantilla de Jasikevicius, incluyendo también a los lesionados, y el listado de argumentos también tiende al infinito. La final de la Supercopa tuvo mucho de aperitivo -ahora lo llaman snacks- en el menú de Clásicos que se avecina esta temporada. Madridy Barcase han igualado por arriba. Cuesta adivinar alguien que les haga cos-quillas en la Liga Endesa –las semifinales fueron una pequeña muestra- e incluso que pueda situarse a su altura en la Euroliga.

Con todo, la pelea por la Supercopa tuvo un tufillo inevitable a pretemporada. Al menos de salida. ElMadrid se quedó en 12 puntos anotados en elsegundo cuarto, estuvo desacertado en el tiro en los dos primeros parciales (10/28 en tiros de dos y 1/9 en triples) y ni siquiera los 13 rebotes ofensivos

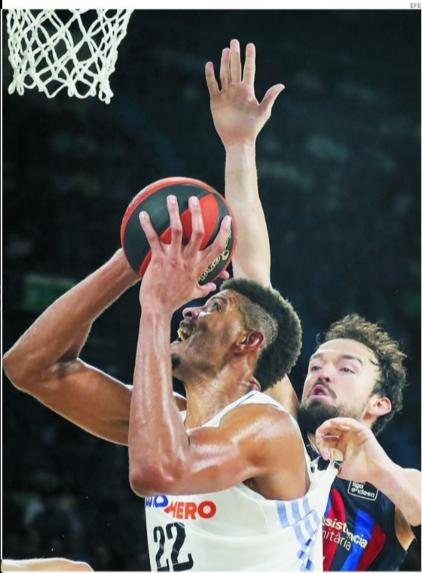

<u>Favares intenta anotar ante la presencia de Sanli</u>

#### **Habla Chus Mateo**

#### «Tenemos jugadores para hacer cosas buenas»

La primera final de Chus Mateo como primer entrenador del Real Madrid se saldó con la novena Supercopa de la historia para el club blanco con lo que aventaja en tres títulos al Barcelona y en cinco al Baskonia. El Madrid, que arrancará la Liga Endesa el miércoles ante el Girona de Marc Gasol, reaccionó ante

el Barça en el tercer cuarto. «Tenemos buenos jugadores, jugadores para hacer cosas buenas. Ahora hay que trabajar juntos, conocerse y poner el talento a disposición del equipo porque cuando lo hemos hecho y hemos defendido todos juntos se ha visto que como equipo ganamos mucho», dice Mateo. que atrapó antes del descanso ocultaron las grietas sobre todo en la dirección. Al Barca le bastó con cuidar el balón un pocomás de lo que hizo en el primer cuarto (5 pérdidas) para mandar, Jasikevicius tiene esta temporada centímetros y kilos para incomodar a Tavares. Sanli fue el que tomó la iniciativa con los 11 primeros puntos del Barça. Uno de los nuevos, Vesely con sus toneladas de experiencia, siguió desgastando al caboverdiano. Aunque no fuera suficiente como luego evidenció. Con los puntos del banquillo, el Barça se escapó (27-37).

El Madrid solo se sintió a gusto cuando Musa lideró las operaciones. El bosnio empezó como base, anotó desde diferentes posiciones, reapareció como alero y dejó detalles de que es capaz de hacer de todo. Otra cosa será educarle para que comparta con el resto de estrellas la pelota y que éstas asuman su papel. Con Sergio Rodríguezy Llull al frente, el Madrid no fluvó. ¿Problema covuntural?Tiene toda la pinta. Además, tres de las bajas de Chus Mateo -Alocén, William-GossyHanga-ejercenen la posición de base.

Con el Chacho en el quinteto titular en el tercer cuarto, el aspecto del equipo no mejoró (31-43). El Madrid se agarró a Musa y a sus clásicos para sobrevivir. El balcánico, pese a la estrecha vigilancia, siguió sumando. Deck y Tavares fueron los únicos que se pusieron a la altura física que requería el Barça. Y luego está lo de Llull. Que si llegaba con problemas físicos, que si el porcentaje de triples era infame... Pues cogió el capitán y en apenas dos minutos anotó tres triples para alimentar un parcial de 15-0 en 3:57. La consecuencia es que de un 40-49 se pasó a un 55-49. El arrebato de toda la vida del Madrid había cambiado el rumbo de la final, pero Laprovittola se empeñó en devolver el equilibrio. La igualdad ya no desapareció. El Barça se echó en manos del argentino y el Madrid empezó a hacer daño con sus grandes. El intercambio de golpes se prolongó cinco minutos más.

En el tiempo esta, la importancia de Tavares aumentó ytambién la de Laprovittola (12 puntos y 14 asistencias para el argentino). La igualdad se extendió de nuevo hasta el tramo final de la prórroga (83-83). Y ahí, en los detalles, el Madrid fue superior. Yabusele anotó dos tiros libres; Tavares, después de haber eliminado a Sanli y Vesely, colocó su quinto tapón; Laprovittola no atinó con el triple yDecktampoco falló desde el 4,60. El primer título de la temporada era para el Madrid.



### **Amarcord Mundial**

# La mala digestión de los campeones <u>de Eu</u>ropa

España era un equipo gemelo al que había ganado el título en el 64, pero su suerte quedó echada desde el debut ante Argentina

#### Lucas Haurie

En los despiadados Mundiales de los años sesenta, no había margen para el error. Con dieciséis participantes y medio elenco a la calle tras la fase de grupos, el menor tropiezo mandaba a casa al más pintado a las primeras de cambio. Le pasó en Inglaterra 66 a dos de los tres bicampeones en liza, Brasil e Italia, humillados antes de los cuartos por los hermanos menores portugueses y la exótica Corea del Norte. Ylepasó al campeón de Europa vigente, España, que no pudo honrar su título de 1964 porque su suerte quedó echada desde el debut contra Argentina.

Noresultó sencillo el camino de la selección nacional hasta su cuna («El fútbol vuelve a casa» fue el lema elegido por la organización inglesa). La defección de Siria de las clasificatorias dejó el pase en un doble enfrentamiento, sin diferenciade goles, contra Irlanda: derrota en Dublín (1-0), revancha en el Sánchez-Pizjuán (4-1) ypartido de desempate en París, ante más de 35.000 espectadores que atestaban Colombes, donde un gol de Armando Ufarte casi al final -afortunado, en «semifallo», se-

gún las crónicas– selló el pasaporce a los de José Vill alonga.

El respetado técnico cordobés, que se retiraría de los banquillos ras el fracaso en el Mundial, conormó un grupo casigemelo alque se había proclamado campeón de Europa dos años antes, si bien el iempo transcurrido había avejenado a los jugadores más imporantes: Paco Gentov el trío de «itaianos», el juventino Luis del Sol y os interistas Joaquín Peiró y Luis Suárez, superaban la treintena, maedad que en la época marcaba a línea de la senectud. De hecho, os cuatro desaparecieron en el partido de cisivo, y a la postrefatal, contra Alemania de una alineación en la que era decisiva la fuerza aportada por dos debutantes. osé Martínez, alias «Pirri», y Paco Fernández, aka «Gallego»

Estos jóve nes llegados de ambas orillas del Estrecho, un ceutí y un gaditano de Puerto Real, encarnabanla nuevageneración de la «furia», seña de identidad de una España consciente de que buena parte de su suerte en Inglaterra se decidía en el primer partido, contra Argentina en Birmingham. Luis

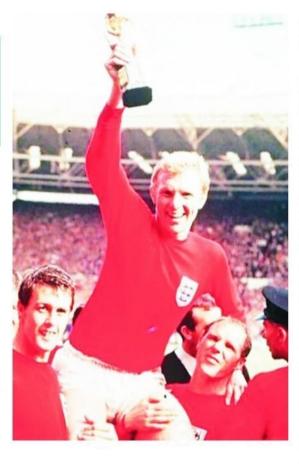

#### Claves

### Inglaterra 1966

#### Sorpresa

Dos favoritas al título como Brasil e Italia fueron eliminadas en la primera fase por la Portugal de Eusebio y Corea del Norte.

#### Mal ambiente

José Antonio Elola-Olaso,

Delegado Nacional de Deportes, bajó en el descanso del primer partido para abroncar a los futbolistas.

#### Furia renovada

Los debutantes Pirri y Gallego reivindicaron a la nueva generación frente a los declinantes Luis del Sol, Paco Gento y Luis Suárez. Los ingleses levantaron la Copa del Mundo en casa

Artime, un finísimo del antero que fueleyenda en River Plate, Palmeiras y Nacional de Montevideo, adelantó a la albice leste para desen canto de los millones de aficionados que seguían el partido en directo por televisión. Era el primer Mundial que se retransmitía vla Pielde Toro rugió cuando Pirri, puro músculo, metió en la portería el balón y al portero Antonio Roma, que tuvo la imprudencia de saltar con él. Pero Artime desequilibró enseguida el partido y dejó a España en muy mala situación para la continuación del tomeo.

Las cuentas estaban claras: dos victorias contra Suiza y Alemania o para casa. Los helvéticos eranla cenicienta del grupo, como se habían encargado de demostrar los alemanes al endosarles un 5-0, pero se adelantaron en la primera mitad. España jugó horrible, aunque salvó los muebles gracias a una jugada personal de Sanchís, quecondujo desde el lateral de recho para empatar, y a un remate de Amancio a centro de Gento, en la única jugada potable del cántabro en todo el Mundial (2-1).

Con elonce rejuve necido frente a Alemania, el partido de la eliminación fue el que ofreció una mejor cara de la selección, que se adelantó mediante Fusté. Los germanos, futuros subcampeones, aprovecharon un error de Sanchís en un saque de banda para empatar con un gol de Emmerich, cuyo disparo sin ángulo debió atajar Iríbar. A España no le valía el empate y por eso asedió a su rival en la segunda mitad, pero no encontró el camino del gol y fue sentenciada por Uwe Seeler, el mito del Hamburgo, en un contragolpe a pocos minutos para el final del

#### El infiltrado

# Una final antes del Mundial

Gonzalo Miró

apaz de ganar y perder con cualquiera, Españanecesita girar 180 grados en el partido de mañana frente a Portugal si quiere jugar la «Final Four» de la Liga de Naciones del próximo verano. Mirando el vaso medio lleno, si había un partido para perder, era el de Zaragoza frente a Suiza. Seguimos dependiendo de nosotros mismos y solo ha cambiado que frente a Cristiano Ronaldo y los suyos ya no nos vale el empate.

Para el que quiera ver el vaso medio vacío, la derrota de jó en evidencia la fragilidad defensiva de la selección española, esta vez naufragando cada vez que el rival sacaba un córner. Lafalta de contundencia en las áreas ha sido un deber de este equipo ya desde los tiempos de Julen Lopetegui, algo que Luis Enrique no ha conseguido solucionar por el momento. Seguimos siendo más blandos atrás que el día de la madre, pero si normalmente lo compensábamos con la capacidad de generar peligro en el área rival, el portero suizo tuvo menos trabajo que el sastre de Tarzán.

La confianza del entrenador asturiano en tres jugadores que no atraviesan por su mejor momento futbolístico para jugar de inicio, fue demasiada losa para un equipo donde faltaban desmarques al espacio y sobraban jugadores que querían el balón al pie. La titularidad de Marco Asensio como falso 9, con Borja Iglesiasy Álvaro Morata en el banquillo, y Aspas en su casa, es difícil de entender. La selección estuvo lenta, previsible, sin chispay, como siempre, encorsetada

El sistema de Luis Enrique no varía ni cuando el partido lo pide a gritos en un sistema que no varía ni cuando el partido pide un cambio a gritos. Toda la esperanza se pone en que los que salen del banquillo estén inspirados y, como ocurrió el sábado, no siempre es suficiente.

Contundencia defensiva, desborde por banda y movimientos al espacio de delanteros puros serían cualidades que darían muchas posibilidades a España de ganar en Braga y liderar su grupo, tanto para lograr la clasificación ene sta Liga de Naciones, como para llegar con buenas sensaciones al Mundial de Catar, que está a la vuelta de la esquina. Luis Enrique insiste una y otra vez que fue un tropiezo sin importancia, que pasara lo que pasara, se habían ganado la opción de jugárselo todo en Portugal, donde, según el míster, está la verdadera final.

# Entre el accidente y la realidad

La derrota ante Suiza genera dudas sobre las opciones de España en Catar. Para Luis Enrique fue solo un mal día

#### Domingo García. MADRID

Españano perdía desde la final de la Liga de Naciones contra Francia. Sufrió ante Suiza su primera derrota en los últimos once me ses, suficiente para despertar las du-das sobre sus posibilidades en los grandes tomeos a menos de dos meses para el Mundial. « Ninguna duda. En absoluto. Ninguna. Ya sé lo que significan las derrotas. Se trata de analizarlas, de mejorar», aseguraba el seleccionador después del partido. Y el primer análisis de Luis Enrique detectó una sucesión de errores individuales desacostumbrado para la selección. «Enmietapa como seleccio-nador no recuerdo tantos jugadores tan imprecisos como en la primera parte. Es mejor llegar al Mundial con una buena racha, pero estaremos preparados para lo que venga», añadía. Nopretende hacer undramade

los errores en el pase, una de las señas deidentidad de este equipo.

«En la primera mitad, balones fáciles en vez de dárselos a nuestros compañeros los perdíamos. No son máquinas, elrival es fortísimo, sabea lo que juega y esto es fútbol, no es una ciencia exacta. Somos un equipo que acapara el balón, dependemos de la calidad de nuestros jugadores y hay que aceptarlo. Cuando no tienes el día hay que intentar estar hasta el final



Caras serias de los jugadores en el entrenamiento de ayer

omo han estado. No hasido nuesrodía, especialmente en la primea parte. En la segunda ha sido astante mejor», explicaba.

Pero el partido de jadudas sobre la contundencia de España en las áreas. Unas dudas que no son nuevas y que ya surgieron, por ejemplo, en la Eurocopa tras los dos empates iniciales contra Suecia y Polonia. Aunque entonces las dudas se centraban sobre todo en el remate y quedaron de spejadas en el tercer partido de la fase de grupos contra Eslovaquia.

92)

94)

Pero contra Suiza, España exhibió una preocupante flojera cuando toca defender la pelota parada. Los dos goles llegaron en dos córners, aunque Luis Enrique tratade desdramatizar. «Hemosencajado dos goles a balón parado. El primero estaba bien defendido, el segundo se podía mejorar». Luis Enrique apuesta por el error humano como causa de la derrota. Pero hay dudas de si España tiene defensas que puedan imponerse en el juego aéreo y competir contra delanteros fuertes físicamente,

«El partido real para medir el Mundial de Catar es el de Portugal», asegura el seleccionador

como el suizo Embolo. Los centrales españoles, Eric García y Pau Torres jugaron contra Suiza, destacan por su salida limpia del balón másque por su capacidad física. Algo que España sí conseguía mezclar en la época gloriosa con distintas parejas. Primero fueron Puyol y Marchena; después, Puyol y Piqué y terminaron en Piqué y Sergio Ramos, que había sido lateral derecho en los años anteriores. Ramos también aportaba su manejo del juego aé reo en las dos áreas cuando jugaba en la banda.

Esa selección que lo ganó todo entre 2008 y 2012 es la referencia. En aquellos años España de stacaba por su juego ofensivo, aunque ganara casi todos los partidos en el Mundi al 2010 por 1-0. Pero sabía defender también con la pelota. Cuando no encontraba un buen camino para el ataque se protegía con la posesión. Algo que tampoco consigue esta selección.

No ayuda la presencia defutbolistas que no son titulares en sus equipos, como Asensio y Jordi Alba, aunque fueron ellos dos los que fabricaron el gol de España. Asensio jugó más minutos contra Suiza de losque ha jugado entoda la temporada con el Real Madrid.

No aguantó el partido completo. Aunque eso lo atribuye el seleccionador al trabajo que exige a sus delanteros. «Va a ser difícil que no cambie a los tres de arriba. Les exijo tanto en ataque y en defensa que ya saben que juegan 45 minutos o 60», explica el seleccionador. Y en el minuto 63 se marchó Asensio. Y con él, los otros del anteros, Ferran ySarabia, que tampo co son titulares indiscutibles en sus equipos.

La duda principal es si España puede competir contra los equipos grandes. Y esa incógnita se puede despejar mañana, «El partido real para medir el Mundial de es el de Portugal», dice el técnico. Habrá que ver dónde está España. Si la derrota contra Suiza fue un accidente o un golpe de realidad.

# SELECCIÓN SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

vivirelvino.com

# LOTE 6 BOTELLAS

1BOTELLA PUGNUS RESERVA BOBAL 2017 Murviedro - DO Utiel-Requena (8,25€)

1 BOTELLA CLOS DE LÔM GARNACHA 2020 Clos de Lôm - DO Valencia (12,15€)

1 BOTELLA CERAMIC MONASTRELL BY PEPE HIDALGO 2019 Vicente Gandía - DO Valencia (25€)

1 BOTELLA ÁBADÍA SAN QUIRCE 6 MESES BARRICA 2020 Abadía San Quirce - DO Ribera del Duero (10€)

1 BOTELLA LA PLANTA 2020 Arzuaga - DO Ribera del Duero (10€)

1 BOTELLA PAGO DE LOS CAPELLANES JOVEN ROBLE 2020 Pago de Los Capellanes - DO Ribera del Duero (12,50€)

# JÓVENES. CRIANZAS Y RESERVAS





### La Contra

Es hora de que Luis Enrique se replantee en la selección lo del central del PSG. Salvo Laporte, ninguno en su puesto con España es indiscutible

# ¡Ramos, selección!



Eduardo Inda

os amistosos son parecidos a las pruebas de coches en carreteras abandonadas: permiten calibrar las fortalezas y las debilidades sin poner en riesgo la vida de los demás ni la propia ni, en condiciones normales, la carrocería. En el encuentro frente a Suiza observamos más debilidades que fortalezas. Lo cual es ya casi un clásico. Los helvéticos nunca se nos han dado demasiado bien. La noticia buena es que, por ejemplo, aquel 1-0 en el primer partido de Sudáfrica 2010 representó el inicio de la mayor gesta del fútbol español en toda nuestra historia. Y eso que la mayor parte de los comentaristas anticipaba el apocalipsis o poco menos. Esa misma noche escribí que no había que alarmarse más de lo necesario porque acabaríamos siendo campeones del mundo y fuimos campeones del mundo. De la misma manera que ahora vaticino que este tropiezo lo convertiremos en un incentivo para, retoques mediante, llegar muy lejos en este surrealista Mundial montado en medio de la temporada liguera. El equipo no es tan superlativo como el del marqués Del Bosque en 2010, pero tampoco moco de pavo, como certificamos en la Eurocopa del año pasado, donde si no pasamos a la final y fuimos campeones fue porque Dios o, más bien, el diablo, no quiso.

En el deporte, como en la vida en general, es de los fracasos de donde se extraen las mejores conclusiones. El gatillazo debe servir para per-



Sergio Ramos, en un partido de esta temporada con el PSG

feccionar un equipo que lo ha ganado casi todo en categorías inferiores y que consumó una Eurocopaquecasinadiepreveía.LuisRubiales no lo pudo describir más gráficamente: «Este equipo estaba pensado para hacer algo grande en el Mundial, no ahora». El tropiezo en la ridícula Liga de Naciones representa una oportunidad para enmendar errores, para pulir defectos y también para potenciar aún más nuestras virtudes, que no son pocas.

Laprimerayperogrullesca gran conclusión que hay que extraeres que nuestros centrales son manifiestamente mejorables. Tan excelsos jugando la pelota como madres a la hora de inutilizar a los contrarios. Los dosgoles suizos a balón parado son perfecto y desgraciado paradigma de mi tesis. Pau Torres y Eric Gar-

cía son técnicamente inmejorables. Tan cierto como que carecen del instinto asesino de muchos de sus antecesores. Luis Enrique debería analizar si no hay mejores opciones que Eric García, que no estitular en el Barça, Guillamón, Diego Llorente e incluso Pau Torres. El único de los habituales indiscutible es Laporte.

La otra lección intra y extramuros que dejó el cara a cara con la selección de la estrella es que Asensio es un pelotero superlativo. El jugadón maradonesco que propició el tanto de Jordi Alba demue stra el acierto de Luis Enrique en convocarle pese a no tener minutos en el Madrid. Volviendo al tema de los centrales tal vez sea hora de que Luis Enrique se replantee lo de Sergio Ramos, que figuraba en la prelista de esta convocatoria. El camero no sólo es el mejor central de la historia de España si no que, además, se está saliendo del mapa en el PSG dejando con un par de naricesa los listillos que le daban por desahuciado. Bastaría un dato

para dejar en ridículo a los antirramistas: el camero ha disputado todos los partidos con el equipo parisino esta temporada. Once encuentros, 895 minutos y un gol anotado. En esa eterna asignatura pendiente que es la Champions para los de Galtier ha estado sobre el terreno los 90 minutos en

los dos encuentros disputa-dos en esta edición. Luis Enrique debería olvidar ya el incidente en el parón de selecciones de marzo de 2021, cuando implícitamente acusó a SR4 de forzar más de la cuenta para sumar su internacionalidad 180. Y tener bien presente que, por mucho que los male dicentes juren y perjuren que está acabado, su recuperación es total médica y futbolísticamente y, en consecuencia, tan seleccionable es como el que más. Querido Luis Enrique, recuerda que rectificar es de sabios. Pues eso

#### Para no perderse

### L26

#### Fútbol/La Liga SmartBank

7ª jornada: Cartagena-Alavés y Las Palmas-Granada (21:00, LaLiga SmartBankTV y Movistar#Vamos).

#### Tenis

Torneos ATP de Corea, Tel Aviv y Sofía, Torneos WTA de Parmay Tallin.

### M27

#### Liga de las Naciones

6º jornada: Portugal-España (20:45, La1).

### X28

#### Baloncesto / Liga ACB

1ª jornada: Básquet Girona-Real Madrid (21:00, #Vamos).

### V30

#### Fútbol/LaLiga Santander

7ª jornada: Athletic-Almería (21:00, Movistar LaLiga y Gol Play). Baloncesto / Liga Endesa

1ª jornada: Gran Canaria-Barcelona (21:30, Movistar+).

### Fútbol/LaLiga Santander

7ª jornada: Cádiz-Villarreal (14:00, Dazn); Getafe-Real Valladolid (16:15, Movistar LaLiga); Sevilla-Atlético (18:30, Dazn) y Mallorca-Barcelona (21:00, Movistar LaLiga).

Baloncesto / Liga Endesa 2ª jornada: Lenovo Tenerife-Básquet Girona (20:45, Movistar+).

### ${f D2}$

### Fútbol/LaLiga Santander

7ª jornada: Espanyol-Valencia (14:00, Movistar LaLiga); Celte-Real Betis (16:15, Dazn); Girona-Real Sociedad (18:30.

Movistar LaLiga) y Real Madrid-Osasuna (21:00, Dazn).

#### F-1 / GP de Singapur Carrera (14:00, Dazn F-1).

### MotoGP

Gran Premio de Tailandia: Moto3 (07:00), Moto2 (08:20) y MotoGP (10:00). (Dazn).

Baloncesto / Liga Endesa 2ª jornada: Real Madrid-Monbus Obradoiro (12:30) y Barcelona-Cazoo Baskonia (20:00). (Movistar +).

El central está dejando en evidencia a los que le daban por desahuciado»

### La recomendación de la semana «El partido», nostalgia del Mundial 82

El Italia-Brasil del Mundial 82 ha quedado en la memoria de todos los que lo vieron como uno de los mejores partidos de la historia. El de la explosión goleadora de Paolo Rossi y el de la tragedia de una de las selecciones más atractivas de la historia, el Brasil que dirigía Telé Santana. Piero Trellini, el autor de «El

partido», habla de lo que sucedió en esos 90 minutos que se jugaron en el desaparecido estadio de Sarriá. Pero, además, lo sitúa en el contexto histórico y político, ese que hace que la figura de Sócrates vaya mucho más allá de lo cue dejaba en el campo. Un libro escrito desde la nostalgia, pero ofrece mucho más.

《티 PARTIDO», PIERO TRELLINI (Debate)



TIEMPO 51

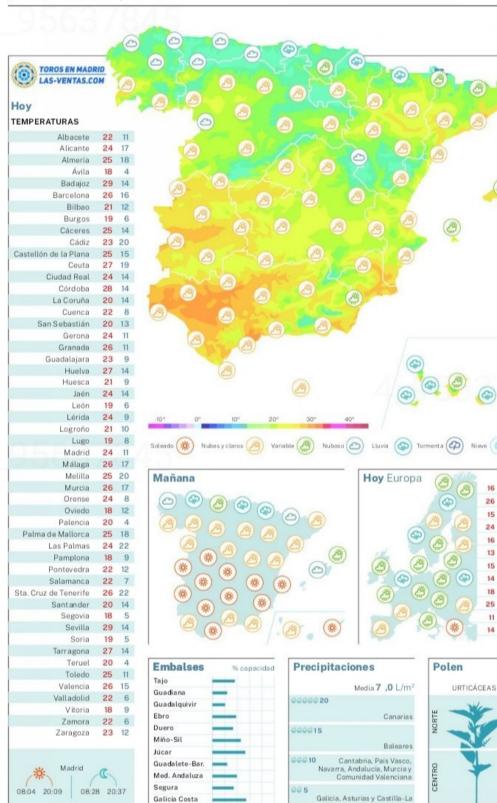

Cataluña Int.

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel v P.

Cantábrico Or.

0 20 40 60 80 100

P. Vasco Int.

Creciente 1

Menguante (1)

Nueva

Llena

04/09

10/09

18/09

26/09

# Tormentas en Gran Canaria

🖪 n Canarias, la baja Ex-Hermine traerá cielos nubosos o cubierd tos, con chubascosy tormentas que en Gran Canaria y la sisla soccidentales serán persistentes y localmente fuertes. En el resto del archipiélago se espera que sean de menor intensidad. Enel norte de Galicia y área cantábrica, nubosoo cubierto con precipitaciones. Cielos nubosos con chubascos y tormentaslocalmente fuertes en la primera mitad del día en Baleares, Alicante y sur de Valencia, tendiendo a remitir y a abrirse claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto del tercio norte y del tercio sur de la Península, con probabilidad dealgún chubasco o tormenta de carácter más débil en el este de Castilla-LaMancha, Almeríay Murcia. Las temperaturas máximas bajaránen el sur peninsular, y ascenderán en la mitad norte. Predominio de los descensos en las mínimas, con baja probabilidad de heladas débiles en Pirineos. Intervalos de viento fuerte del este o nordeste en las Canarias occidentales y del oeste o noroeste en el Cantábrico oriental. Viento del noroeste en el Ebro, del norte en Ampurdán, deleste o noreste en las Canarias orientales y del oeste en el resto del Cantábrico, Estrecho y Alborán.

#### A tener en cuenta



Lisboa

Paris

Roma

Berlin

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

GRAMÍNEAS

26

15 10

24

16

13

15 9

18

25 18

Mancha

Extremadura, La Rioja,

Resto de comunidades

Aragón, Madrid y Cataluña

9 14

10

6

Alto
 Medio
 Bajo

Investigadores de la Universidad Estatal de San Diego concluyen que las políticas antitabaco de los hoteles de EE UU no siempre protegen a los huéspedes, ya que hay contaminante s asociados a l cáncer y al asma procedentes de los residuos que permanecen en el polvo, alfombras y mueble s.



La Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEOR) indicó que habrá una «explosión de problemas auditivos» en las próximas dos décadas debido al mal uso de los cascos en adolescentes y jóvenes, incluso entre personas de mayor edad.

### Índice ultravioleta

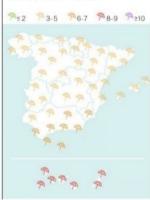

Mosaico Sopa de letras

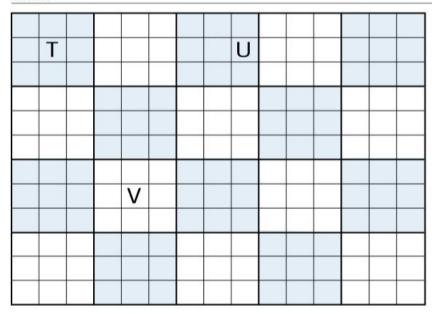

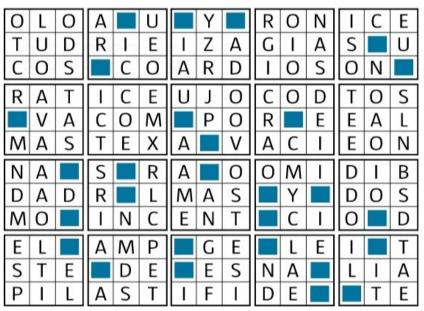

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

FCAGLANAPUCT H A T J T M H T E J G O E OLINOÑANN OKPEQALMTQJ ALJASRKPRT CLARINETEAUAI A G A G A H A P A Q E B M A EAFLAUTARIAE AUPZAYSAIXGJF M R I A F A C S E A L O A ALALAJMOAPARS DFNTRMANTIFAU AKONOTROMPETAV KECEOA XAYAAE 0 ASAXOFONRAS SCACSEAL EAV

A B D K A A M Ñ O A Q R S A S H

Ocho instrumentos musicales

#### Cruzado mágico

#### Escalera



Ponga las letras que faltan para completar las palabras

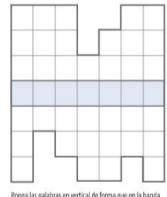

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Adiós, informe, reloj, azalea, sueldo, abadia, trasera

#### Enredo

| -       |      | Con |     |      |    |     |     |           |     |      |   |     |     |        |                              |     | _ |   |          | _        |     |    |
|---------|------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----------|-----|------|---|-----|-----|--------|------------------------------|-----|---|---|----------|----------|-----|----|
| Solu    | cic  | ne  | 25  |      |    |     |     |           |     |      |   |     |     | 00     |                              | Б   |   | A | C        |          | F   | A  |
| x - 1   |      | 0   | 4 0 | ) ac | -  | ın  | >   | <b>j=</b> | ∢   | > :  | * | ∢ : | z   | DC     | CIRIS: SERIO                 |     |   | ۷ | S        |          | - 1 | ۷  |
| 11 et 1 | E U  | 3   | - + | - 4  | DE | DE: | 4   | ]-        | 9   |      | ď | 4   | 14. | BBINCO | cortina, promesa Palabra     | IAI | W |   | $\wedge$ | $\wedge$ |     | Я  |
| et u    | et - | 7   | 4 4 | 4    | 4  | 4   | >   | -         | 4   | >    | 3 |     | >   | OTANNI | brimero, materia,            | W   | ٧ | 3 | 0        | V        | - 1 |    |
| NH      | m N  | 0   |     | . 2  | ш  | 14. | _   |           |     | AZ ( |   |     | 4   |        | ENKEDO: Zeugeto,             |     |   | - |          | -        | _   | _  |
| W U (   |      | - 1 |     |      | ₫  | -   | 0   | OE.       |     | -    |   |     | ш   | 10     | o dadina                     | Я   | Ш | П | Ш        | (III     | ľ   | 31 |
| 0 = 1   | 2 2  | 2   |     |      | -  | 0   | -   | 4         | 7.1 | -    |   | 0 0 | -   | 88     |                              | -   | - |   | ė        | -        | ÷   | =  |
| 40.     | 7 5  | V . | M 4 |      |    |     |     | 4         |     | 4    |   | - 4 | 4   | -      | y más estudios científicos   | IN  | П | A | 0        | 7/       | Λ   | Q  |
| ZZ      |      |     |     |      |    |     |     |           |     |      |   |     | 1.0 | AE     | como astronomia o geología   | V   | u | ٧ | u        | -1       | V   | J  |
| 2 4     |      |     |     |      |    |     |     |           |     |      |   |     |     |        | sewat ap pepauen eijdwe      |     | W | 7 | A        |          | ٦   | W  |
| 4 - 1   |      | 0.  |     |      |    |     |     |           |     |      |   |     |     |        | Leonardo da Vinci. Trata una | 12  | ٧ | 4 | ٧        | 3        | ч   | ۷  |
| 401     |      | × . | 4 - | 4    | -  | 4   |     | 4         | œ   | 0    | 4 | a c | U   | PRENSA | A gipnlos realizados por     | 1.1 | - | V | П        | 0        | 7   | 11 |
| * 4     | 0    | 0   | d 0 | U    | Ma | N   | 4   | -         | -   | 2    |   | ××  | S   | ODANAD | es nua compilación de textos | IN  | 8 | ۷ |          | Ш        | 3   | Ы  |
| 001     |      | æ : | 0   | 4    | <  | D.  | int | 4         | z   | 0    | - | 4   | -   | OB     |                              |     |   | Ĥ |          |          | -   | -  |
|         | < >  | >   |     | U    | ш  | 3   | ůć. | -         | -   | × (  | 0 | > 4 | ě:  |        | MOSAICO. El Códice Leicester | 11  | A |   |          | S        | Н   | Ш  |
| « w ;   | I O  |     | 4   | 4    | >  | 4   | S   | 4         | 0   | 41   | 4 | 4   | I   | W C    |                              | 14  | • |   | - 1      | 0        | ٠.  | -  |

| ORNSDEE |  |
|---------|--|
| OERRIPM |  |
| AERTAMI |  |
| ACNTOIR |  |
| OEMRSPA |  |

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

#### Autodefinido

## PERSONAJE RACIÓN DE SOPA LOCALIDAD DE MALAGA SIMILARES CIERTOS PERSONAJE BIBLICO DE LA VIE SITUAN DELGADO DE SEGUNDA CLASE MASA DE HAY DE MÁS

#### Sudoku

Grupo Alfil

|        |   |   | 4 |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3<br>7 |   | 1 | 2 |   |   | 9 |   |   |
| 7      |   |   |   | 6 |   | 2 | 8 | 1 |
|        | 5 |   |   | 1 |   |   |   |   |
| 4      |   | 2 | 6 |   | 5 | 8 |   | 9 |
|        |   |   |   | 4 |   |   | 3 |   |
| 5      | 9 | 6 |   | 2 |   |   |   | 8 |
|        |   | 8 |   |   | 3 | 5 |   | 4 |
|        |   |   |   |   | 6 |   |   |   |

| 5 | 1 |   |    | 5 | 6 |   | , |   |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
|   |   | 5 | 24 | 7 | 9 |   | 4 |   |
|   | 6 |   | 7  | 8 |   |   |   |   |
|   |   | 2 |    |   |   | 9 | 7 |   |
|   | 8 |   |    | 2 | 7 | 3 |   | 4 |
|   |   | 7 | 4  |   |   |   | 6 |   |
|   |   |   |    |   | 1 | 7 |   | 2 |
|   |   | 1 |    | 9 | 5 |   | 8 |   |
|   |   |   |    | 6 | 2 |   |   | 5 |

E 6

# Crucigrama



estadounidense. Inician una alternativa. – 5. Ocultos debajo de tierra. – 6. Las hermanas de Amalia. No prosperan en el baloncesto. – 7. Las

curvas de Sonsoles. Son de adorno. Licor fuerte. - 8. Están en la ruina.

Una fuerza devastadora. – 9. Hueso del pecho. Ejemplo de paciencia. –

10. Habla en público. Cubierta de hule en la mesa. - 11. Dificultad para

respirar, presión. Licor. – 12. Alabanza, elogio. Un verano complicado.

Verticales: 1. Pájaros. Desentendido del norte. – 2. Nombre de mujer.

Verde y agua en el desierto. La primera parte del plan. - 3. Permitidas

por la ley. Lo más negro de la lidia. - 4. Las aventuras de Ulises. Volátil.

- 5. Blanquear la ropa lavada. En la parte posterior. - 6. Cobertor de

cama. El final del día. - 7. Los principios de la economía. Al revés, barco.

Se pone en marcha para circular. - 8. Al revés, nombre de varón. Vano,

fútil. - 9. Al revés, embarcaciones estrechas. - 10. Se informa mirando

hacia arriba. Juguete de bebé. - 11. Caos en Asia. Sirve para afirmar. Al

revés, advirtió algo. - 12. Ciudad del norte. Tienen conocimiento.

Juegan blancas Jeroglífico

**Ajedrez** 

03



Vehículos adaptados • Hasta 8 pax

Pago via app con precio máximo

91 547 82 00 www.rttm.es • www.pidetaxi.es

Ocho diferencias









IXbxA .S Sbxl AJEDREZ: 1. Dxf7!! BANOS, B, años JEROGLÍFICO:



#### Santoral

Amancio, Cipriano, Cosme, Damiány Nilo.

Cumpleaños



**EMILIO GUTIÉRREZ CABA** actor (80)

**SERENAWILLIAMS** 

tenista (41)

JIM CAVIEZEL actor (54)

LINDAHAMILTON

actriz (66)

Loterías

| Domingo, 25 de sep | ONC         |
|--------------------|-------------|
| Número premiado    |             |
| Sábado, 24         | S:041 6594  |
| Viernes, 23        | S:055 2507  |
| Jueves, 22         | S:041 6803  |
| Miércoles, 21      | S:009 78 57 |
| Martes, 20         | S:042 9965  |
| Lunes, 19          | S:0473602   |
| Domingo, 18        | S:0012493   |

BONOLOTO

Domingo, 25 de septiembre Números 12-14-29-35-37-39 C-10/R-7 Aciertos euros 642.751,19 21.373,71 954.18

LOTERIA NACIONAL

Sábado, 24 de septiembre Número premiado 17216

0-6-8

30,71

(())

-

1.387,65

EUROMILLONES

0 Viernes, 23 de septiembre Números 14-15-22-35-48 Números estrella 03-08

LA PRIMITIVA

Sábado, 24 de septiembre

Números

03-05-07-14-47-48 C-34 R-4 Aciertos euros

15.899.816,37 280.053,82 5+C 60,552,18

**EL GORDO** 

-Domingo, 25 de septiembre

Números

02-18-24-28-34 C-2



El actor mexicano Diego Luna, caracterizado como Cassian Andor, en la nueva serie de Disney+

Disney+ vuelve al universo «Star Wars» con la historia del rebelde que consiguió robar los planos de la Estrella de la Muerte de la mano del guionista Tony Gilroy

# «Andor»: Diego Luna contraataca

Matías G. Rebolledo, MADRID

rimero hay unos se-gundosde duda.Luego, la sensación es de incomodidad. «Me he prometido a mí mismo no hablar de lo que pasó con "Rogue One". Es un proyecto que... bueno, no voy a responder preguntas acerca de quién se encargó de qué en aquella película». Al otro lado de la pantalla está el guionista y director Tony Gilroy, responsable de buena parte de la saga de Jason Bourne y que ahora vuelve con «Andor», precuela de «RogueOne» y, por supuesto, nue-va serie del universo «Star Wars» que ya ha estrenado sus primeros capítulos en Disney+.

El breve desencuentro con el periodista, al que Gilroy le quita hierro rápidamente excusando la negativa en cuestiones legales, se justifica por videoconferencia debido al problemático proceso de producción de la película que nos contaba cómo el intrépido Cassian Andor —carismático Diego Luna — había conseguido robar los planos dela Estrellad ela Muertepara que Luke Skywalker pudiera ponerle fin al Imperio. Pese a la discusióncreativa entre Gilroyyel director Gareth Edwards, la película fue alabada por fans y profanos como la mejor de la nueva tanda y recaudó más de 1.000 millones de dólares: «Creo que el desafío con la serie era no encerrarnos en lo que ya habíamos contado eintentar desarrollaruna historia de "Star Wars" con um nuevo lenguaje, con un nuevo hábitat para los personajes. Algo que se sintiera distinto a lo que ya se ha hecho con, por ejemplo, "El Mandaloriano". Las dudas habituales de cualquier película se multiplican y se convierten en ansiedad, casi», confiesa sincero elguionista y ahora «showrunner» a LA RA-ZÓN, sobre una sene que, se ha confirmado ya oficialmente, se contará en dos temporadas cerra-

das de doce episodios cada una, llevándonos hasta finales del próximo año.

#### La tecla del éxito

«Ha sido uno de los rodajes más divertidos de mi vida. No solo me ha gustado participar, es que además me encanta la serie, cómo Tony ha sido capaz de encontrar su propia voz en un universo tan complicado», explicaba hace unos meses el mexicano Diego Luna a este mismo periódico, adelantando elestreno de «Andor»: «Hasido complicado estar tanto tiempo rodando yno poder hablar de ello, no poder compartir lo importante que ha sido para mí la serie como actor. Ojalá sea tan bien recibida como "Rogue One", porque de verdad creo que dimos con una tecla muy difícil. La derecoger el legado de la franquicia yllevarlo a límites nuevos», contaba Luna durante una entrevista en la Casa México.

«Jamás habría aceptado volver al universo de "Star Wars" sin Diego Luna. Imagínatelo siguiente. Te voy a pagar para que, durante tres años, vayas a cazar ballenas. Habrámucha genteútily profesional en el proyecto, pero sin Diego como elcapitán, no mepodría haber sentido igual de seguro», explica deshaciéndose en elogios Gilroy sobre un Luna que no solo

#### «Sin Diego Luna en el proyecto, jamás habría vuelto a "Star Wars''», confiesa Tony Gilroy

es el alma de la serie en términos interpretativos, sino que además ejerce de prouctor ejecutivo. «En un principio, Diego me había convencido para dirigir los tres primeros episodios, que son en realidad los que plantean todas las ideas que iremos explorando en los 21 restantes. Pero luego llegó la pandemia, por lo que el rodaje se restringió a los estudios en Londresy me fue imposible. La serie em importante, pero no morirse lo era más», aclara irónico.

Así, en la espectacular «Andor», Gilroy vuelve a sacarle brillo a su capacidad como guionista pam, apoyándose en las ideas transversales a toda la saga, ser capaz de contar una historia original. El director de «Duplicity» o «Michael Clayton» no duda en volver a retorcer las costuras del wéstern, siempre con la idea general de la película deatracos en el horizonte. No es tanto que «Andor» muestre sus cartas desde un principio

como que nos anticipa un plano maestro del que esgozoso ir resolviendo interrogantes. Ahí también entra en juego Stellan Skarsgår, como guía espiritual y líder en la sombra del aguerrilla rebelde, o la interesante aportación de Kyle Soller como rostro de la opresión. Todavía no podemos hablar de soldados imperiales conalma, por una cuestión de canon, pero síde una oscuridad espacial a la que, por primera vez, vemos el rostro más allá de lo maniqueo.

#### El problema del «atracón» de series

Con la polvareda del «streaming» más asentada, el modelo de «atrácon» para estrenar las novedades que trajo consigo Netflix parece cada vez más cuestionado: «No tengo ni idea de cuáles la opción buena. A mí me gustaque mi serie se estrene semana a semana, porque así es más fácil disfrutarla. Pero es que, después del 23 de noviembre, estará disponible para el "atracón" igualmente. Es una cuestión de negocios, sí, pero también una cuestión de gustos», opina Gilroy.



Tony Gilroy junto a Diego Luna

# TV Y COMUNICACIÓN 55



### «HERMANOS»: ASIYE <mark>SENIEGA EN ROTUNDO A IR AL</mark> HOSPITAL

Antena 3 estrena hoy, tras «El Hormiguero 3.0», un rueyo «Hermanos», disponible en ATRE Splayer PREMIUM. En el nuevo episodi**o,** Aunque está herida, Asiye se niega **a ir** al hospital y ella y suprima deciden ocultar lo ocurrido. Tolga consigue una

foto de Asiye en la fiesta, abrazada a un chico, y la publica en las redes sociales. Asiye y Aybike por fin cuentan la verdad, Doruk y Kadir le piden explicaciones al dueño de la casa donde se celebró la fiesta y les dice que ellos pensaban que habían contratado a chicas de compania.

Tolga se sobrepasa con Harika y la chantajea con enseñar el mensaje a su madre, si no hace lo que él quiere. Como consecuencia ella se niega y sale corriendo, «Hermanos» narra la historia de cuatro hermanos que viven una vida feliz, con los bolsillos vacíos perollenos de amor.

#### LA 1

08:00 La hora de La 1. 11:30 Hablando claro.

14:00 Informativo territorial. 14:10 Hablando claro.

14:50 Eltiempo

15:00 Telediario 1 Informativo territorial. 15:55

16:20 Cine. «Vida de mentira,

amor de verdad» 17:50 Servir y proteger.

18:50 El cazador.

19:50 Te ha tocado 20:30 Aquí la Tierra. Con Jacob Petrus.

21:00 Telediario 2

# 01:30 Comerse el mundo.

Las recetas de Julie con

Thierry Marx. Saber y ganar. Grandes documentales. Documenta2.

19:05 El libro de cocina

mediterránea de Ainsley. Visítame en un día. 20:15

Regreso al Titanic. Ingeniería Antigua. Días de cine clásico. «Un 21:05

Los repudiados, la odisea del St. Louis.

01:25 Festivales de verano. 02:35 Serengueti.

#### TELEMADRID

15.35 Cine de sobremesa. «Tres

18.00 Cine western. «El séptimo de caballeria:

19:25 Madrid Directo. 20:30 Telenoticias.

21:00 Deportes. 21:10 El tiempo.

22:35 Cine. «Caza al asesino». 00:30 Micámara y yo.

21:20 **Juntos** 

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso. Con la colaboración de Lorena

García 13:20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge

Fernández. 15:00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe. 15:45 Deportes 16:00 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 16:02 El tiempo.

16:30 Amar es para siempre. 17:45 Tierra amarga. 19:00 Boom!

20:00 Pasapalabra. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

Deportes. 21:35 El tiempo 21:45

El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Con la colaboración de Marron, Nuria Roca, Pilar Rubio, Juan del Val. El Monaguillo, Tamara Falcó, Antonio Resines, Carlos Latre, Lali Espósito y Omar Montes.

Invitado: Tim Burton, cineasta. 22.45 Hermanos

02:30 Live Casino

#### TRECE

Cine. «El tesoro del condor de Oro» Abierto redacción.

18.15 Western. «La última caza» 20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día. El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel.

El Partidazo de Cope. 00:30 02:30 Teletienda

#### LA SEXTA

07:30 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s.

11:00 Al rojo vivo 14:30 La Sexta noticias 1º

edición. 15:10 Jugones

15:30 La Sexta meteo

15:45 Zapeando. 17:15 Más vale tarde 20:00 La Sexta noticias 2º

edición. 20:55 La Sexta Clave.

21:15 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes.

21:30 El intermedio. El taquillazo. «Bel Canto. 22.30 La última función»

> Una famosa soprano viaja a un país de Sudamérica que permanece bajo una dictadura militar, para dar un concier to privado en una fiesta de un rico industrial japonés

00:40 Cine. «Más allá del

debers Los agentes de policía de Nueva Orleans Mike Amorosa y Peter Clerkin son compañeros y buenos amigos. Desde que Mike está casado con Jill, esta se ha convertido en su

tesoro más preciado. 02:20 Pokerstars

#### #0

14.32 La liga de los hombres extraordinarios.

15:55 Cine. «Aliados» 17:56 Cine. «Cartas a Julieta».

19.39 Blue Bloods.

21:10 Cine. «Estepas 21:30 Festival de San Sebastián.

La liga de los hombres extraordinarios 23:30 La Resistencia.

00:55 Martínez y Hermanos.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz. 10:15 The Big Bang Theory.

12:20 Los Simpson. 15:15 Friends

17:30 Los Goldberg. The Big Bang Theory. 18:45 20:30 Mom.

22:30 Cine. «Megalodón». 00:35 Cine. «Robocop».

02:35 Live Casino.

03:20 Padre de familia.

NOVA 15:00 Ciudad cruel.

16:35 El triunfo del amor. 17:35 El zorro, la espada y la rosa.

19:00 Pasión de gavilanes.

20:30 Alas rotas. 21:45 El sultán.

23.00 Cine Supernova. «Más allá de la locura».

00.50 Cine Supernova. «Muerte en el nombre del señor».

#### MEGA

13:55 El increíble doctor Pol. 17:40 La tienda de las restauraciones.

18:35 El salón de las subastas. 20:30 Maestros de la parrilla.

22:20 El jefe infiltrado. 23:45 El chiringuito: la cuenta

00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### FOX

06.47 The Walking Dead.

08.19 Shin Chan. 09.18 House.

12.55 Shin Chan 14.06 Los Simpson.

16.43 Bull.

19.18 9-1-1 22:05

Cine. «Robin Hood. Forajido, héroe, leyenda». 23.48 Cypher.

01.50 9-1-1

#### CUATRO

08:20 Alta tensión. 09.10 Alerta Cobra. En boca de todos. 13:15

Con Diego Losada. 14:50 Noticias Deportes Cuatro

15:00 Alta tensión. 15:45 Todo es mentira

17:00 Todo es mentira bis.

18:00 Cuatro al día. 20:00 Cuatro al día a las 20 h.

20:40 Noticias Deportes Cuatro.

21:00 El tiempo 21.05 First Dates 22:50 El debate de las

tentaciones. 01:40 El Desmarque de Cuatro.

02:20 The Game Show. 03:00 En el punto de mira

#### TELECINCO

15:00 Informativos Telecinco. 15:40 Deportes.

El tiempo. 16:00 Sálvame limón.

17:00 Sálvame naranja. 20:00 Sálvame sandía.

21:00 Informativos Telecinco.

21:40 El tiempo. 21:50 Deportes.

22:00 Pesadilla en el paraíso. 22:50 En el nombre de Rocío.

«Rocío siempre». 02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

# TNT

06.31 Arma letal.

09.32 The Big Bang Theory. 13.01 Friends

15:50 Cine. «El tesoro del Amazonas».

17.31 Lucifer. 19.22 FBI

Chicago Med. 22:53 Cine. «La sombra de la sospecha».

00:40 Cine «Sin control»



Sáb. 1 oct. 18:00 h

(G) Novillada picada 6 novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández Alvaro Alarcón (mano a mano)

resaliente: Adrián Renchi Vie. 7 oct. 18:00 h Corrida de toros

**Diego Urdiales** Juan Ortega Pablo Aquado

Dom. 2 oct. 18:00 h

Corrida de toros 6 toros de Adolfo Martín

Adrián de Torres Román Ángel Sánchez

Sáb. 8 oct. 18:00 h

Corrida de toros 6 toros de Puerto San Lorenzo

Uceda Leal Morante de la Puebla Angel Téllez

Jue. 6 oct. 18:00 h Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PRESINGECIEN Diego García Jorge Martinez

Dom. 9 oct. (G) Corrida de toros 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel Á. Perera Juan Leal Alvaro Lorenzo



Mié. 12 oct. 6 toros de Victoriano del Río Toros de Cortés

HISPANIDAD

Talavante Roca Rey Fco. de Manuel lunes, 26 de septiembre de 2022

stos días hemos visto presentar la situación de Italia como la elección en re la ultraderecha y el

centro izquierda. Eldisparatelle gaba al extremo de señalar que la presencia de Berlusconi en el primer bloque servía para centrar a Meloni y Sal-vini. Porsupuesto, los italianos que no votana esa maravillosa izquierda, como sucedió en Suecia, es que no se enteran y deben ser, dicho aroneemente, idiotes. La desesperación de la poderosa izquierda mediática española es comprensible, porque la realidad no encaja en sus relatos imaginarios. Por supuesto, en España también gobierna el centro izquierda, y ya todo el mundo sabe que Podemos, los bilduetarras y los independentistas, son un modelo de centralidad. A estas alturas, a nadie le sorprenderá que se diga que la victoria de Meloni es el triunfo de la ultraderecha, aunque, al menos, ahora no es el regreso del fascismo, y que toda Europa está en al erta ante esta catástrofe. Esta visión no es aje na a que las facultades de Periodismo de las universidades públicas estén controladas por la izquierda desde su fundación.

Los profesores que no abrazábamos el marxismo, el so-

Sin Perdón

# La victoria del centro derecha italiano



Francisco Marhuenda

«Meloni ha sabido capitalizar el descontento y el rechazo a los partidos del centro izquierda, esa colección de inútiles»

cialismo o el nacionalismo catalán, en el caso de mi tierra, éramos unos raritos. Unos elementos exóticos que servían como ejemplo para decir que eran muy plurales. Por ello, cuando escucho TVE o TV3, por citar algunos ejemplos, no mesorprende la visión que ofrecen de eso que definen como la «tormenta política italiana». Meloni ha sabido capitaliza rel descontento de los italianos y el rechazo a esos partidos que forman lo que eufemísti camente llama nel «centro izquierda». Son una colección de inútiles e incompetentes, así como sosos y aburridos, como Enrico Letta. Es otro de esos politólogos que tanto gustan en España y que su conocimiento de la vida pública está en los manuales, pero que son incapaces de gestionar una comunidad de vecinos. Es esa izquierda católica que tanto gusta al Papa Francisco, que solo se siente cómodo con pijo progres, ateos y agnósticos. La izquierda debería reflexionar sobre las causas de su retroceso en Europa, su sectarismo a la hora de analizar los resultados electorales y a su mir sus propios errores. Cuando entraron los comunistas y antisistema en el gobierno español no dijeron que era una catástrofe o que Europa estaba alarmada.



a política es una cosa muy seria, pero en ocasiones resulta casi hilarante. Uno de esos episodios entretenidos es el debate sobre política fiscal que se ha desatado en España desde que el presidente de la Junta de Andalucía anunció la eliminación del impuesto del patrimonio.

Es tradición que la izquierda tiende a proponer subidas de impuestos, mientras que el centro y la derecha prefieren bajarlos. Pero no siempre es así. Rajoy los subió nada más llegar al poder, y Zapatero los bajó porque, según su tesis, «bajar impuestos también es de izquierdas». Ahora, los parridas han entrada en fase electroal y eso significa tensión y muchos nervios. Esa tensión y esos nervios, provocados por los sondeos poco favorables para el FSOE, han convertido a Moncloa en una máquina de decisiones espasmódicas. Si Feijóo dice algo, la portavoz socialista Pilar Alegría se precipita a los medios diez minutos de spués para responder; si un dirigente del PP anuncia una medida, Moncloa anuncia otra que se contrapone.

Así, tras la eliminación del impuesto del patrimonio,

La situación

# ropaganda fiscal



Vicente Vallés

«Ni las rebajas de impuestos van a dinamizar lo suficiente la economía. ni castigar a los millonarios va a salvar nuestro erario público»

Moncloa presenta un impuesto para los ricos. La idea ha sido usurpada por el PSOE a sus coaligados de Podemos, que la llevaron al Congreso hace apenas tres meses y se encontraron con el voto en contra de los socialistas. Ahora, con el entusiasmo de los conversos, el sector PSOE del Gobierno pone en marcha este impuesto con carácter tan propagandístico como el del PP cuando anuncia sus bajadas de impuestos.

Pero se recomienda a todos que echen cuentas, porque los expertos consideran que las rebajas de impuestos del PP apenas se van a notar en el bolsillo de los ciudadanos, ni las subidas del PSQE van a supaner nada relevante para las ascas del Estado. ¿De qué hablamos entonces? Hablamos de campaña electoral (adelantada ocho meses), de batalla ideológica (que siempre es muy sana), y de engaño generalizado a los españoles de unos y de otros, porque ni las rebajas de impuestos van a dinamizar lo suficiente la economía, ni castigar a los millonarios va a salvar nuestro erario público. Lástima que las soluciones no sean tan sencillas.

DELEGACIONES: CATALUÑA: Avenida Diagonal, 662-664-08034

COMUNITAT VALENCIANA: Plaza del Ayuntamiento 19, 7°C 46002

CASTILLA Y LEÓN: Santiago 19-21, 14C 47001 Valladolid. ANDALU CIA: C/ Imagen, II, 6º A 41003 Sevilla.